## el Periócico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

## Aragón trabaja para contener un foco de lengua azul detectado en Montanuy

La enfermedad afecta por el momento a una explotación de ovino con casi 600 reproductoras • La DGA establece una zona de restricción de 100 kilómetros donde se controlan los movimientos de los animales para vida y matadero

PÁGINA 11



## Fin de las obras en el Coso

El ayuntamiento restablece el tráfico tras finalizar los catas arqueológicas en el tramo entre la plaza España y la calle Espartero. Hasta once líneas de autobús recuperan sus recorridos habituales tras casi dos meses de obras

PÁGINA 7

EL INICIO DE LA TEMPORADA 2024-2025

## Marc Aguado se queda en el Zaragoza

El entorno del centrocampista descarta su salida ante la posición del club que considera al jugador muy importante Victor Mollejo no entra en los planes de Victor Fernández y el técnico descarta su regreso a La Romareda

considera al jugador muy importante descarta su regreso a La Romareda

PÁGINAS 32 Y 33

OZA

#### PATRIMONIO ARAGONÉS

#### El Supremo decidirá a finales de año el destino de los murales de Sijena

El museo que expone los bienes no volverá a abrir sus puertas hasta comienzos de 2025

PÁGINAS 2 Y 3

#### TURISMO RELIGIOSO

#### Chueca propone promocionar Zaragoza en el Jubileo de Roma del año 2025

La alcaldesa traslada esta petición durante su visita a la embajada de España ante la Santa Sede

| P | <br>IN | 0 |
|---|--------|---|

#### CRISIS SANITARIA

#### Aragón apuesta por la vigilancia y la vacunación selectiva para frenar la mpox

Sanidad descarta la restricción de viajeros y el control de fronteras

| of ourse |           |  |    |         |    |    |
|----------|-----------|--|----|---------|----|----|
|          | DÁGINA 10 |  | 40 | <br>611 | 25 | ٠, |

#### LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARAGONÉS

## El Supremo decidirá «pronto» el destino de los murales de Sijena

La Iglesia ya no tiene potestad en la resolución de los pleitos sobre el retorno de las obras • La vuelta de la vida religiosa al monasterio es otro de los retos que se deben afrontar

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

La reunión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, con el papa Francisco en el Vaticano el pasado lunes rescató del semiolvido la situación de los bienes de Sijena y el enfrentamiento en los tribunales entre la comunidad y Cataluña. El abogado del consistorio de la localidad en la causa y los activistas de Sijena Sí no ven con malos ojos el encuentro, pero aseguran que la Iglesia «poco tiene que decir» en un caso que decidirá su destino en los tribunales. Una meta a la que se llegará pronto, con el final de año o el inicio de 2025 como fecha señalada en el calendario.

Jorge Español, abogado que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, insiste en distinguir entre el caso «cerrado» de la vuelta de los bienes al municipio, y el de las pinturas murales que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), todavía pendiente de resolución. «Las pinturas siguen en Cataluña y estamos esperando la decisión del Supremo», cuenta por teléfono el letrado, que califica como «lo más valioso» el conjunto de murales que todavía tienen que regresar a la localidad altoaragonesa. «Cuando el Supremo confirme la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, que es favorable, podrán regresar», resume el abogado.

Poco que decir sobre las limitadas conclusiones de la reunión entre Azcón y Francisco. «Lo que tenía que hacer la Iglesia, ya está hecho», concreta Español, que considera que toda la tarea queda en manos de la Justicia. «La sentencia del Supremo debería estar pronto, para finales de 2024 o principios de 2025», se aventura el letrado, que desea ver de vuelta a Sijena «unos murales que tienen un valor de 300 millones de euros».

Sobre el patrimonio que afecta a la diócesis de Barbastro-Monzón. Español recuerda que existe «una sentencia favorable que ya se ha ejecutado provisionalmente y ha permitido que vuelvan esos bienes». «El Papa tiene que apoyarlo porque concuerda con las sentencias de la Signatura Apostólica Vaticana», tranquiliza el abogado aragonés, que sí que deja en el aire la vuelta de órdenes religiosas: «Son independientes y ellas deciden de manera autónoma».

Sin embargo, en la plataforma Sijena Sí, que defiende el patrimonio de la localidad y la recuperación de los bienes, «recuperar la vida del monasterio» es una de las acciones principales que se deben asumir a partir de ahora. Lo destaca Juan

«El Papa no tiene mucho que decir» en un litigio que se sigue resolviendo en los tribunales

El Justicia de Aragón pide información sobre el monasterio a la DGA y al ayuntamiento

Yzuel, presidente de la asociación, que afirma que desde la organización «se recogieron más de 2.000 firmas para solicitarle al Papa que participase en un proceso que trajera de vuelta a una congregación al monasterio». Yzuel cuenta que están a la espera de una respuesta que califica como «urgente» y que puede marcar el futuro del lugar: «Hay que darle movimiento al espectacular».

El activista por el patrimonio coincide con Español en el análisis de la visita institucional al Vaticano porque «el papa Francisco ya no tiene nada que decir al estar todo el proceso judicializado». «El obispo de Barbastro sentó en el banquillo al de Lleida y en unos meses estaba todo solucionado», ironiza Yzuel, que lamenta que pese a los avances «Sijena siempre va a ser un capítulo abierto, porque ningún gobernante de la Generalitat va a querer devolver los bienes».

El presidente de Sijena Sí también confía en que la Justicia acelere sus procesos «y que en unos meses podamos cerrar algún capítulo». No cree que los pleitos vayan a acabarse, «porque seguirán apareciendo bienes y faltan muchos por recuperar». Mientras, en la asociación, trabajan por recuperar la vida del monasterio: este fin de semana celebran un encuentro internacional de música antigua y en octubre volverá Sijena Viva, con su tercera edición.

#### El Justicia interviene

Aunque el tema se ha reavivado por la reunión entre Azcón y el papa Francisco, hace unas semanas el Justicia de Aragón requirió información sobre el monasterio al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y a la consejería de Presidencia, Interior y Cultura (hoy la Dirección General de Patrimonio Cultural depende de Edcuación, Cultura y Deporte) para poder completar el expediente que el equipo de Concepción Gimeno abrió a finales de junio.

Fuentes del Justicia de Aragón confirman que la información requerida sí ha sido entregada por el consistorio del municipio altoaragonés, pero todavía no hay respuesta por parte de la consejería autonómica. Como ya se ha superado el plazo máximo, el defensor del pueblo aragonés volverá a requerir én unos días la documentación pertinente a Educación, Cultura y Deporte. Cuando se reciba la información del departamento, se podrá completar el informe y llegar a las conclusiones que emita el Justicia de Aragón. Todavía no hay plazos para esta decisión. ■





Entrega de los bienes expoliados a Villanuev a de Sijena, en diciembre de 2017.

### La exposición se retrasará hasta comienzos de 2025

S. H. V. Zaragoza

Los bienes de Sijena no volverán a ver la luz hasta comienzos de 2025. Los trabajos de musealización y la adaptación de los espacios internos llevan a retrasar varios meses la apertura de la exposición que se esperaba tener a disposición de los visitantes a finales del presente año. En total, la muestra habrá permanecido cerrada cerca de tres años, si se consigue abrir a inicios de 2025.

Fuentes de la consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón confirman que la musealización y adaptación de espacios no ha cesado en ningún momento y que se sigue trabajando para abrir a comienzos de 2025.

Hasta esa fecha, las reformas se centrarán en el propio monasterio, donde aún quedan algunas zonas en las que se tiene que in-



Gobierno de Aragón



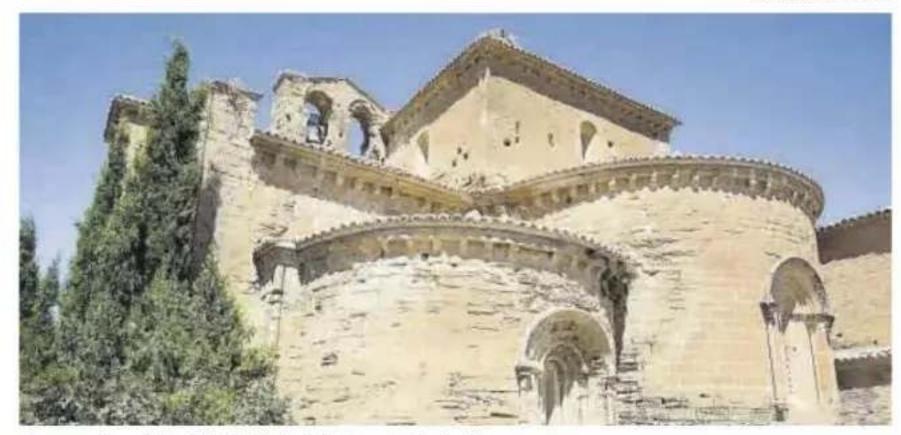

Imagen de archivo de la fachada del Monasterio de Sijena.

tervenir. En estos mismos espacios se está trabajando para acondicionarlos a su futura labor de espacio abierto al público y que los visitantes puedan disfrutar del futuro museo.

La prórroga y el debate entorno a cuándo se podrán ver los bienes de Sijena recuperados es una constante desde que estas piezas del patrimonio aragonés regresaron a la comunidad, en 2017.

La sala de exposiciones que se va a destinar a estos bienes se cerró a comienzos de agosto de 2022. Entonces, la acción que se quería llevar a cabo era el acondicionamiento del espacio, con el objeto de mejorar la exposición y la experiencia del visitante. Lo que era «un cierre temporal» se ha ido alargando en el tiempo, tanto que la anterior previsión, que esperaba

que la exposición estuviera abierta al público para finales de 2024, se retrasará hasta comienzos de 2025.

La suma, por lo tanto, deja en casi dos años y medio el «encierro» de los bienes de Sijena y su privación de acceso por parte de los turistas y curiosos de esta parte del patrimonio aragonés. La acción de abrir al público, en su momento, puso el ojo en 2023, en lo que fue declarado por el Gobierno de Aragón que dirigía Javier Lambán como Año Sijena, que contó con numerosas acciones culturales para

La sala está cerrada desde agosto de 2022 y la exposición permanecerá oculta cerca de tres años reivindicar los bienes. La fecha era señalada, ya que sirvió para conmemorar el primer centenario de la declaración del cenobio como Monumento Nacional.

EFE / Javier Cebollada

El actual Ejecutivo, que preside el popular Jorge Azcón, admite el retraso en las obras de acondicionamiento, pero apunta con garantías a su apertura en los primeros meses de 2025. El propio presidente, en su encuentro del pasado lunes con el papa Francisco en el Vaticano, recuperó el conflicto de los bienes como una acción de importancia para la DGA. El futuro, a corto plazo, es recuperar los murales de Sijena, las piezas de mayor valor, que permitirían completar aún más la colección de piezas expoliadas, aunque no parece que las pinturas puedan llegar a ser el capítulo final del conflicto. ■

## Comienza la reforma del locutorio de La Cartuja del Aula Dei

La vuelta a la actividad cultural, paralizada desde agosto de 2022, se retrasa unos meses mientras no cesan las reformas internas

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha adjudicado por 163.706,45 euros los trabajos para restaurar y adaptar el espacio del antiguo locutorio de La Cartuja del Aula Dei y convertirlo en una zona de acogida de visitantes

Los trabajos tienen una duración aproximada de cuatro meses y los ejecutará la empresa constructora Prames.

Está previsto que los visitantes accedan al interior de la Cartuja por la portería, bajo el arco principal, y de ahí, por una zona exterior acondicionada y limitada, pasen al edificio de recepción, que se encuentra comunicado interiormente con la tienda.

La actuación planteada en el proyecto para la recepción y la tienda se ubica en la zona de almacenes situada en el patio de la entrada, acondicionando este espacio para su uso.

Además, se va a demoler el porche exterior, con el desmontaje de la cubierta del mismo; también se eliminará el almacén que se encuentra adosado a la antigua capilla de la portería, que es una construcción moderna, para recuperar la fachada de la capilla en esa zona; y se delimitará y protegerá la acequia, lugar donde se plantarán cultivos de tipo lavanda y setos para que hagan de barrera natural.

El objetivo principal es hacer que este lugar sea más acogedor y adaptado a los visitantes, al mismo tiempo que se abren nuevas oportunidades para el turismo.

Los trabajos de restauración en el complejo comenzaron en 1978, cuando las intervenciones se centraron en los muebles del monasterio y en las pinturas murales de la capilla. Desde entonces, casi de manera ininterrumpida, se han continuado con unas intervenciones que han ido mejorando la situación de todo el complejo. Desde 2018, el Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural ha mostrado un interés continuo en mejorar este bien de interés cultural y su entorno, un propósito que se mantiene con el actual proyecto para disponer de una zona de acogida de visitantes.

El monasterio cartujano de Aula Dei está situado en el barrio rural zaragozano de Peñaflor. Tiene una superficie de 22.240 metros cuadrados y es de titularidad del Instituto de Chemin Neuf.

Fue declarado monumento histórico-artístico, de carácter nacional, en 1983, y es Bien de Interés Cultural en Aragón desde 2002.

#### Las obras, con un coste de 163.706€, convertirán el espacio en una zona para visitantes

La Cartuja de Aula Dei es uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Comunidad desde el punto de vista arquitectónico y por las obras de arte que acoge en su interior, donde destacan las pinturas murales que Francisco de Goya realizó hacia 1774 y que presentan diferentes escenas de la Virgen y de Cristo.

De las once pinturas que realizó el pintor aragonés se conservan siete en la actualidad, mientras que las cuatro desaparecidas fueron pintadas de nuevo en 1903 por Paul y Amedée Buffet.

También en el siglo XX, entre 1902 y 1903, fue realizada por Ezequiel González e hijos la sillería del coro que, con 96 sillas en nogal, se dispone a ambos lados de la nave.■

**EDITORIAL** 

## Estudiar y trabajar

Una vez más, los datos objetivos de las estadísticas desmienten algunos prejuicios establecidos. Como sucede con aquel que considera que un colectivo, el de los ninis (los jóvenes que han abandonado los estudios sin conseguir una titulación, o que han renunciado a ir más allá de su formación básica y al mismo tiempo ni trabajan ni, a menudo, buscan activamente un empleo) es representativo del conjunto de una generación. Y no es ni mucho menos así. Desde hace cinco años, según los datos combinados del informe sobre educación de la OCDE, el último informe del Consejo de la Juventud de España y la Encuesta de Población Activa, el 17% de los jóvenes de 16 a 24 años se encuentran en esta situación. Es un problema enquistado, y eso ya es suficientemente preocupante. Y además con unas dimensiones sin comparación con la mayoría de países de nuestro entorno, que suponen un fracaso personal, familiar y del sistema educativo que no consigue orientar a este grupo hacia una oferta formativa profesionalizadora. Pero este colectivo no ha engrosado, ni siquiera tras el efecto de desconexión que supuso para muchos el paréntesis pandémico, ni por supuesto es paradigmático de lo que está sucediendo en esta franja de edad.

En cambio, en este mismo periodo de cinco años sí ha aumentado, hasta suponer un 34% del total, el número de jóvenes españoles que compaginan sus estudios con el trabajo, entre los 16 y 24 años (8,5 puntos más que en 2019) y entre los 25 y 29 años (7 puntos más). Denominados sisis, como contrapunto positivo al nini, efectivamente ofrecen un ejemplo de esfuerzo que contradice la visión de muchos de sus mayores sobre la capacidad de sacrificio de los más jóvenes. Pero la situación que les lleva a esta doble actividad es variada y no necesariamente sinónimo de un éxito individual, o de nuestro sistema laboral y académico. Quienes ya tienen encarrilada su incipiente carrera profesional y siguen formándose en su campo para mejorar sus expectativas, o quienes están inmersos en un modelo de formación dual en el que combinan sus estudios y la práctica laboral, están haciendo una inversión en su futuro. Y en muchos casos, combinar un empleo a tiempo parcial con los estudios a dedicación plena permite un grado de autonomía personal que, en un panorama en el que la tardía emancipación de los jóvenes españoles supone una pesada factura tanto para su bienestar emocional, les ayudará a seguir en ese tránsito a la vida adulta.

Pero, en cambio, la necesidad de mantener una actividad laboral (y no siempre en lo que los alemanes entienden como trabajos de estudiante, complementarios a la vida académica) para poder pagar los estudios puede ser, más que una inversión, una carga que puede reducir el rendimiento académico. O aumentar el desgaste psicológico cuando se deben combinar trabajos y estudios que en ambos casos deban ser a tiempo completo. Y estas situaciones parecen ser las mayoritarias en este colectivo de sisis. Se convierte, así, en un elemento más de desigualdad social, que pone en distintas situaciones de salida a quienes pueden permitirse una dedicación plena a los estudios u oposiciones (algunos de los cuales fijan un corte de entrada a determinadas profesiones con un sesgo social al exigirla) y quienes no tienen alternativa. Algo que solo una política realmente efectiva de becas podría nivelar.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulos exponen posturas personales

#### el Periódico

#### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sanchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

### El mar

#### Nada en él es inocente, ni su forma ni su nombre, ni el cauto azul en el que, igual que el tiempo, descansa

Aún no ha amanecido cuando ya ando por la casa aguardando esa luz primera que inaugura el día. Laudes se llama este momento según las horas canónicas, tan olvidadas ya, pero con nombres tan sonoros y tan bellos que conviene, de tanto en tanto, recordarlos.

Como de costumbre, llevo conmigo la radio, nunca he sabido amanecer sin ella (es tan vieja nuestra amistad como mi propia vida, y estoy mayor ya para

mudar hábitos). De repente, como un feliz regalo, me llega clara la voz de Manuel Vicent diciendo: «el mar lo lleva uno dentro, y si ese mar es limpio y navegable, uno será también limpio y navegable». Es sabio el maestro, tan acertado siempre.

Hablaré, entonces, del mar, que me interesa más que Puigdemont (espero que a usted, que tiene la paciencia de leerme, también). Creo que ya dije en otro tiempo que a veces es

más ancho que el mundo. Sobre todo en invierno, cuando parece más atroz y más ausente y deja la playa vacía, como la luz del domingo, y los pájaros desordenan el cielo. Es la mejor época para mirarlo porque es cuando está más solo. Llega una ola detrás de otra ola, irrefrenable, y te es dado comprender que el tiempo camina así, sobre las aguas, azul y cierto. Con esa luz de tarde vencida es dulce sumergirse en él, cruzar su silencio de parroquia vacía, imaginar la paz como un ciego imagina la noche.

Pero el invierno queda muy lejos, incluso parece imposible, invadida la orilla por las hordas vacantes ávidas de fotos que muestren al mundo su felicidad de semidioses. Para tener un poco de calma hay que refugiarse en el amanecer. El viento tiene a esa hora los ojos claros. Viene del sur y parece traer el mar sobre los hombros, un mar pacífico y manso. Pero es falsa esta paz del mar, su fingida tristeza. Nada en él es inocente, ni su

> forma ni su nombre, ni el cauto azul en el que, igual que el tiempo, descansa. Ahora mismo, frente a mi ventana, está ocupado contando las olas, por si le faltase alguna, y me mira con curiosidad, como echándome de menos.

> El mar está desnudo, como el olvido. Alguna vez quizás amé el olvido como amé, como sigo amando al mar. Ya sé que el mar no es nada comparado con el olvido, pero ocupan el mismo espacio azul en el vacío, en

el silencio, en los poemas. No se ve el mar en ningún poema (al menos, en ninguno mío), ni el vuelo blanco de sus pájaros, ni los palacios líquidos de su espuma, pero se le oye a veces, en el azul de los acentos, imaginar la marea.

El mar, tan severo y amargo a veces, qué dulcemente perfila las orillas donde muere.

Juan Gaitán es periodista, poeta y narrador



#### LAS RADIOGRAFÍAS

#### El Coso se prepara para su futura reforma

Después de casi dos meses de catas arqueológicas se han encontrado vestigios de lo que fue el foso de la muralla romana. Hay también material cerámico y estructuras de muros y restos de pavimento. Ahora,



El Coso se abrió ayer al tráfico tras dos meses de obras.

el ayuntamiento trabaja en realizar el análisis de todos los materiales y sus informes correspondientes para poder comenzar con el diseño de la reforma de esta área urbana, una de las vías de entrada al centro de la ciudad desde los barrios del oeste.

#### El virus de la lengua azul se extiende y llega a Huesca

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes, principalmente a las ovejas y se transmite por los mosquitos de la especie Culicoides. El Ministerio de Agricultura comunicó

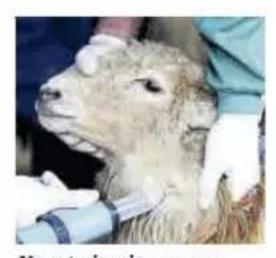

Un veterinario vacuna a una oveja contra el virus.

ayer un foco de lengua azul en una explotación de ovino en el municipio oscense de Montanuy. Lo importante ahora es trabajar para detectar la presencia del virus y comenzar a vacunar lo antes posible para evitar la difusión de la enfermedad.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografia).

Número 12.253 Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

Opinión | 5

## Historietografía

El historiador Alberto Reig Tapia acuñó el término de «historietografía» para referirse a la infraliteratura de signo revisionista y de innegable sesgo de nostalgia franquista. En este sentido, nos recuerda que, tras el neologismo de historietografía, subyace toda una mitología franquista y, por ello, una versión no contrastada de la historia contemporánea de España, que no se explica por razones historiográficas o intelectuales, sino que se trata de un «uso ideológico de la historia con fines partidistas» y, por ello, no duda en calificarlo como «politiquería de infimo vuelo».

Los mitógrafos del franquismo, sus transcriptores, divulgadores o exaltadores de que alaban la supuesta «bondad» de la dictadura, se caracterizan por presentar «falsas evidencias como artículos de fe y de obligada asunción», hechos que, en expresión de Reig Tapia, han sido «mitificados hasta el delirio, primero, y mistificados hasta el hastío, después», siguiendo así la máxima de Josep Goebbels, el ministro de Propaganda del III Reich nazi según la cual «una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en una verdad no discutida».

Tal vez el mito más manoseado y, a la vez, blanqueado por la historietografía franquista es el de la responsabilidad en tomo a la violencia fratricida desencadenada durante la Guerra de España de 1936-1939 y el uso recurrente a la «equidistancia» pues, como señala de nuevo Reig Tapia, «es insostenible defender la teoría de 'todos fuimos culpables' si no se establecen, previamente, grados de culpabilidad» y, por ello, resulta obvio que las principales responsabilidades corresponden a quienes se sublevaron contra el Gobierno legítimo y constitucional de la II República y esto es una realidad innegable a pesar de los intereses denodados de los mitógrafos franquistas de «reescribir la historia con renglones torcidos al servicio de intereses políticos espurios». Olvidan que, como decía Gerald Brenan, «las guerras civiles las acaba ganando el bando que más mata» y, en este sentido, la responsabilidad de los sublevados es indudable.

Lo mismo podemos decir a la hora de tratar el tema, una vez concluida la guerra, de la posterior dictadura franquista EL ARTÍCULO DEL DÍA

JOSÉ RAMÓN
VILLANUEVA HERRERO

y la implacable represión desatada por ésta, una página negra de nuestra historia que la historietografía ha tratado siempre de blanquear y minimizar. Hay que recordar, siempre, que la dictadura franquista, impuesta a sangre y fuego, como oportunamente recuerda el varias veces citado Reig Tapia, «dejó chiquita a cualquier otra dictadura europea del siglo XX. Sólo cabe ponerla por detrás de los grandes totalitarismos, el régimen estalinista y el hitleriano».

Una de las características de los mitógrafos franquistas son sus ataques viscerales a los que ellos llaman «historiadores militantes», entendiendo por tales a los demócratas, independientemente de su tendencia ideológica. Y, para ello no dudan en mentir, manipular la historia, tergiversar los hechos, y, todo ello, «en nombre de la Verdad Revelada que ellos, al igual que los iluminados de cualquier otro orden, siguen aspirando a administrar en régimen de monopolio contra los historiadores comunistas, anarquistas, marxistas, socialistas o izquierdistas de cualquier orientación».

Es por ello que los historietógrafos franquistas tienen claras conexiones con la derecha política actual pues, como señala Reig Tapia, «ambas contemplan a la izquierda de ayer y de hoy como mentirosa, inepta, corrupta, equivocada, en tanto que las derechas de ayer y de hoy son verdaderas, eficaces, honestas y acertadas», todo un perverso maniqueísmo sesgado de actitudes reaccionarias, una interpretación tendenciosa del pasado que se convierte, a través de sus libros, en un «arma de intoxicación máxima» con el objetivo de desalojar a la izquierda del poder. Tal es así que, tras el hundimiento del comunismo soviético, la «metodología» de los historietógrafos tiene por objetivo el combatir a la izquierda en general atacándola de estar completamente entregada a los nacionalistas separatistas o de estar dispuesta a cualquier cosa con tal de alcanzar y mantenerse en el poder: como vemos, líneas de ataque que se han agudizado cada vez más en la política española actual de la mano de la entente PP-Vox.

No nos debe de extrañar, por tanto, el permanente apoyo que, a su vez, ofrece la derecha española actual al fenómeno del «revisionismo histórico» de nuestro pasado
traumático cual fue la dictadura franquista, cuyo funesto
legado pretenden maquillar y dulcificar de todas las formas
posibles, algo que resulta absolutamente contradictorio
con los postulados y posiciones políticas de cualquier derecha civilizada y demócrata. Y es que, buena parte del PP y,
sobre todo el radicalismo reaccionario de Vox, no sólo no
han condenado el franquismo, sino que, algunos de ellos,
como Jaime Mayor Oreja, llegaron a referirse al mismo como una situación de «extraordinaria placidez», expresión
que es compartida por la derecha sociológica de raíces
franquistas que milita en las filas del PP y de Vox.

Por ello, desde el campo de la historia, como ciencia contrastada y libre de interpretaciones tendenciosas, y también desde la política democrática, resulta esencial hacer frente a la ola revisionista alentada por esta historietografía reaccionaria y carente de todo rigor. Como dijo el historiador Pierre Vilar, la tarea del auténtico historiador consiste, fundamentalmente, en sustraer «los hechos históricos de los ideólogos que los explotan».

José Ramón Villanueva es miembro de la Fundación Bernardo Aladrén

nos por lo que se refiere a las tierras no africanas, cuenta, por término medio, con un 3% de ADN neanderthal, que asciende al 24% en zonas como Tibet y el sudeste asiático. Además, en esos mismos lugares, el ADN de los denisovanos, otro pariente extinto, tiene una presencia media similar en «nuestro» código genético, que alcanza hasta el 25% entre las gentes de Papúa Guinea. También parece que los neandertales tienen hasta un 17% de genes denisovanos. Todo parece indicar que, en nuestro Edén genético, las mezclas e híbridos eran constantes. Sin embargo, no es así. Aunque se han encontrado trazas neandertales en el sapiens no hay rastro

Al parecer, nuestra especie sapiens, al me-

Sugieren los expertos que, si bien las mujeres sapiens resultaron atraídas por los neandertales, nuestros varones no resultaron en absoluto interesantes a sus mujeres. Se diría que unas y otras, guardianas ambas de las esencias genéticas de cada especie, vieron a los respectivos otros de muy diferente manera. Quizás, mientras las chicas sapiens quisieron mejorar o «curar» nuestro patrimonio genético con influencias neandertales, las chicas del otro lado quisieron salvaguardar el suyo del nuestro, aunque no del patrimonio genético denisovano. Quizás, aquellas

de ellos en nuestro ADN.

## La pesadilla del 'sapiens'



EL COMENTARIO

JOSÉ ÁNGEL BERGUA AMORES

estaban insatisfechas con su dote de ADN y vieron una oportunidad de mejora en la aportación neanderthal, mientras que estas, por el contrario, se mostraron más satisfechas con la mezcla de lo propio con los denisovanos y no percibieron en el sapiens más que problemas. Quizás, en fin, las gentes de cejas abultadas prefirieron que su especie desapareciera antes que mezclarse con la nuestra, mientras que nuestros ancestros necesitaron alterar su patrimonio genético para poder realizar el deseo de inundar el planeta.

¿Qué cosa tan mala tenían nuestros sapiens que necesitaron diluir mezclando con los neandertales o denisovanos y que ambos parientes evitaron impidiendo que sus hembras mezclaran con aquellos? ¿Y qué cosa tan buena tenían los neandertales que decidieron conservar hasta el suicidio y los sapiens desearon tanto?

Según las investigaciones de Ludovic Slimak, los sapiens, tal como muestra el modo de fabricar útiles, crearon un mismo sistema de manufactura que copiaron y compartieron por todos los rincones por los que se extendieron, mientras que cada neanderthal no quiso tal burocracia y hacía piezas únicas. Los unos eran operarios iguales y replicables que repetían un patrón invariable, mientras que los otros eran genuina y radicalmente creativos.

Por eso, los primeros necesitaron compensar su aburrido e hipercolectivizado estilo de vida con esas gotas sublimes de arte que depositaron en el fondo más recóndito de las cavernas e igualmente con esa exagerada creencia en el individuo, que tanto gusta a nuestra civilización, aunque nunca haya sido gran cosa. Ambos enormes esfuerzos solo muestran la voluntad y dificultad del sapiens para salir de su rutinaria existencia. De ahí el deseo de contaminarse con sus parientes

Entre los neandertales la creatividad era la norma, la individualidad también y no necesitaban del aburrimiento colectivo que cultivábamos sus parientes. Prefirieron suicidarse a caer por esa pendiente. Los sapiens, por el contrario, hemos terminado creando un mundo absolutamente reglamentado, repleto de objetos replicables hasta el delirio y con estilos de vida cada vez más homogéneos sobre los que navega el sueño y la obsesión de una individualidad más fantaseada que real. De este desequilibrado futuro huían los neandertales. De este infierno querían escapar los sapiens. De ese tedio nos redime el arte.■

José Ángel Bergua es catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza



## ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA **VIAJAR** 

Superoferta: Varadero todo incluido | Flowo

9 días desde **821 €** 



Bayahibe todo incluido | Flowo

9 días desde 874 €



Oporto y norte de Portugal

5 días desde 639 €



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

www.club-viajar.es

#### CONVIVENCIA DEL URBANISMO Y EL PATRIMONIO

## El Coso ya mira a su futura reforma tras rastrear el subsuelo en busca de restos

La emblemática vía del centro de Zaragoza reabre al tráfico después de que hayan finalizado los sondeos arqueológicos previos al diseño de su futuro aspecto 
La calle ha estado cortada durante casi dos meses

IVÁN TRIGO Zaragoza

La calle del Coso en Zaragoza reabrió ayer al tráfico después de casi dos meses cortada. El motivo del cierre eran las catas arqueológicas que se estaban desarrollando en el subsuelo y que comenzaron el pasado 24 de junio. Hasta 11 líneas de bus estaban afectadas por estos trabajos. En total se han abierto diez grandes boquetes en el asfalto con el objetivo de descubrir si existen bajo el firme restos relevantes del pasado histórico de la ciudad para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar el nuevo aspecto de esta céntrica vía que la alcaldesa, Natalia Chueca, pretende reformar.

Así, con la culminación de estos trabajos se ha puesto fin a la fase previa de la reforma de este entorno que también transformará la plaza San Miguel, donde también se realizaron catas arqueológicas. No obstante, lo que falta ahora es realmente lo complicado y quedan meses todavía hasta poder ver un boceto de lo que será el nuevo aspecto de este eje. Y más tiempo todavía para que las máquinas entren a trabajar, puesto que el equipo del Gobierno municipal todavía no ha avanzado los plazos que maneja.

En el ayuntamiento de la capital aragonesa los técnicos barajan ya algunas ideas de lo que se quiere hacer tanto en el Coso como en San Miguel, una reforma que iba a estar condicionada por los restos que se encontraran en el subsuelo. Sin embargo, aunque sí que han aparecido gran cantidad de vestigios del pasado de la ciudad, ninguno parece a priori lo suficientemente relevante como para tener que desenterrarse y permanecer al descubierto.

Según explicó ayer el jefe de sección de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza, José Juan Domingo, el subsuelo del Coso «estaba muy afectado por el trazado de instalaciones de servicios». Es decir, no se han hallado construcciones enteras pero sí numerosas capas del pasado de la ciudad, como pavimentos, restos



Los coches y los buses ya pudieron circular ayer por la tarde por el Coso.



del antiguo trazado del tranvía e incluso una gran galería de hormigón que se construyó hacia 1920 para abastecer de agua a esta zona de la ciudad.

No obstante, sí que se han podido documentar restos del antiguo foso que rodeaba a la muralla romana y que aparece ya citado en la documentación medieval que se preserva. Esa hondonada, eso sí, estaba rellena con escombros y tierras removidas entre los siglos XIII y XV. Sobre todo, se han recogido materiales cerámicos que ahora deberán estudiarse.

También se han encontrado restos de «varias estructuras de época bajomedieval», detalló Domingo, que también estaban colmatados con escombros y movimientos de tierra posteriores.

En San Miguel, sin embargo, las catas arqueológicas -que se realizaron entre mayo y junio- sí que dieron con algunos restos de más relevancia. Allí se halló «bastante material» que se fechó en los siglos I y II d. C., un momento en el que la ciudad romana se expandió hacia el sur por las zonas que hoy

ocupan las calles San Agustín y San Miguel, por un lado, y Cinco de Marzo y plaza Salamero, por otro. Todos esos restos ayudaron a completar el mapa de lo que fue Caesaraugusta. Además, en el entorno de la iglesia de San Miguel se encontraron restos humanos de un antiguo cementerio medieval.

Ahora, desde el servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan en documentar todos los restos encontrados para comenzar a redactar el «preceptivo informe» que deberá remitirse a la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de quién dependerá la decisión de qué hacer con los vestigios

Mientras, en los próximos meses, los técnicos municipales po-

Todavía no hay plazos para las obras ni bocetos del futuro aspecto que lucirá este céntrico eje

drán comenzar a trabajar en el anteproyecto de la reforma, que después deberá contar con el visto bueno de los responsables de Patrimonio, que deberán valorar si el diseño propuesto respeta los restos arqueológicos encontrados, si bien, al no haberse hallado grandes estructuras, todo parece indicar que no será complicado combinar las obras con el patrimonio del subsuelo.

Más allá de eso, la futura reforma de la plaza San Miguel y del Coso no estará exenta de dificultades, puesto que se trata de la principal vía de entrada al centro de la ciudad desde los barrios del oeste. En la plaza tienen parada varias línas del autobús urbano y apenas hay espacio para el peatón. El objetivo es dotar a toda esta zona de más espacios y conseguir realzar la silueta de la iglesia de San Miguel.

Todavía no hay plazos estipulados ni bocetos sobre el futuro aspecto de este eje, pero la fase preliminar, la de los sondeos, ya se ha dado por concluida después de tres meses de trabajos. ■

#### Comienzan las obras en la plaza Paraíso

Los trabajos para reparar la plataforma del tranvía en el cruce de la plaza Paraíso con la Gran Vía comenzaron ayer y se prolongarán, previsiblemente, hasta el viernes. Por ello, el tráfico se ha visto afectado al limitar el número de carriles y eliminar alguno de los giros. ■

8 | Aragón
Miercoles, 21 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

Metro7







Recreación del interior de uno de los cuatro apartamentos exclusivos que Metro7 levantará en la calle Mayor.

Aspecto exterior que tendrá el edificio de pisos turísticos.

#### Casco Histórico

## El solar de la calle Mayor acogerá un edificio modular de pisos turísticos

La compañía zaragozana Metro7, especializada en inmuebles prefabricados, construirá cuatro apartamentos en el número 32 de la céntrica vía de la ciudad

MARCOS DÍAZ Zaragoza

El solar del número 32 de la calle Mayor de Zaragoza ha sido muchas cosas en los últimos años. En una década ha pasado de acoger la terraza de un bar vecino a alojar una pequeña casa modular para volver a ser, propiamente dicho, un solar. Ahora, Metro 7, la firma que instaló el año pasado esa casita itinerante que cumplía con la función de showroom, levantará un edificio de cinco alturas que alojará cuatro apartamentos turísticos. El inmueble será, además, de construcción modular, es decir, prefabricada, y contará con la certificación de eficiencia energética Passivhaus.

Un cartel de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital aragonesa ya anuncia en el lugar la licencia municipal de obras para este nuevo edificio que la empresa diseña bajo su marca Minimal, centrada en la arquitectura modular.

En total, el inmueble sumará una superficie de 330 metros cuadrados con sus cuatro apartamentos y el recibidor de la entrada. Serán alojamientos «más exclusi-



El solar de la calle Mayor que albergará próximamente un edificio de alojamientos turísticos exclusivos.

vos» que los habituales pisos turísticos y, como ventaja, todo el inmueble se dedicará a este uso, lo que servirá para «proteger el descanso de los vecinos», explicaron ayer a este diario fuentes de la compañía aragonesa. «Es un edificio completamente aislado para este único uso», insistieron desde Metro7. Otros dos elementos que destacaron desde la compañía es la «sostenibilidad» y la «eficiencia» de su propuesta, que contará con la certificación Passivhus.

Todo ello se llevará a cabo mediante la construcción industrializada, de tal manera que «la mayor parte» del edificio se creará en la fábrica que la firma tiene en el municipio de Pinseque, «lo que minimiza el impacto de una obra de construcción tradicional en un entorno como el Casco Histórico», indicaron las mismas fuentes.

«Puede ser un modelo muy replicable en otras ciudades, el hecho de concentrar el uso de apartamentos más exclusivos en un único edificio y, además, construirlo de una manera industrializada para minimizar el impacto», resumieron desde Metro7.

En cuanto al público al que irá dirigido este negocio, precisaron que uno de sus principales objetivos serán las personas que se desplacen a la ciudad por motivos de negocio, como ejecutivos, así como parejas que recalen en la capital aragonesa. De esta manera, los apartamentos buscarán ofrecer estancias de una duración corta o media y desde la empresa descartan el alquiler a largo plazo o la venta de alguno de los pisos.

#### La fabricación, «en breve»

En cuanto a los plazos que maneja la firma zaragozana para la construcción del edificio, informaron de que la fabricación comenzará en su factoría «en breve», de tal forma que ya han iniciado las mediciones necesarias para realizar los pedidos del material requerido. Ese proceso para fabricar los módulos, según precisaron, «puede durar en torno a unos tres o cuatro meses, aproximadamente». En cuanto a la construcción in situ del inmueble, no precisaron cuándo llegará, aunque señalaron que sucederá «próximamente».

Metro7 ha sido una de las empresas pioneras dentro del sector
de la construcción modular y, como señaló a finales del pasado
mes, ha realizado recientemente la
ampliación de sus instalaciones en
el municipio de la Ribera Alta del
Ebro. «Cada vez hay más demanda
y necesitábamos tener más espacio. Por eso hemos ido redimensionando», explicaron entonces desde la compañía, que ya suma una
década de andadura en la arquitectura modular. ■

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

#### REUNIONES EN EL VATICANO

## Chueca busca promocionar en Roma el turismo religioso a Zaragoza

La alcaldesa pide a la embajada española en la Santa Sede aprovechar el Jubileo de 2025 para proyectar el patrimonio y la cultura de la ciudad

EL PERIÓDICO Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, mantuvo ayer una reunión en Roma (Italia) con el ministro consejero de la embajada de España ante la Santa Sede, Eduardo López Busquets, a quien transmitió el interés de la capital aragonesa para promocionar y fomentar la proyección exterior de la ciudad como foco de turismo religioso. Un día antes, la regidora, acompañada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se había reunido con el papa Francisco.

Chueca recordó que «en 2025 se celebrará en Roma el Jubileo, con una atracción a la capital italiana de más de 30 millones de visitantes de todo el mundo», un nicho turístico que se abre como «una gran oportunidad para que Zaragoza pueda mostrar toda su oferta, sus tradiciones y su patrimonio ligado al turismo religioso». «Hemos querido aprovechar esta reunión en la embajada para comenzar a abrir propuestas donde Zaragoza pueda estar presente en este evento y mostrar así nuestros monumentos, nuestra Semana Santa, las Fiestas del Pilar, la Ofrenda a la Virgen o el Rosario de Cristal, entre otros aspectos», explicó.

La regidora detalló que busca entablar «líneas de colaboración» para el próximo año tener presencia de Zaragoza en Roma, para lo que se deberán coordinar todas las actuaciones con la oficina de Zaragoza Turismo, los planes turísticos nacionales, el Arzobispado de Zaragoza e incluso las cofradías de la ciudad.

En esta línea, Chueca recordó que la capital aragonesa recibió en 2023, según los datos recabados por Zaragoza Turismo, cerca de 1,2 millones de visitantes, de los que entre el 65% y el 70% vienen por su patrimonio monumental como primer motivo, destacando la visita y el turismo religioso a la basílica del Pilar, pero también a La Seo, «gracias a esa magnífica situación de contar con dos catedrales en la misma plaza».

En este aspecto, Zaragoza forma parte y participa en la promoción y dinamización turístico-religiosa de la Ruta Mariana, creada en el marco de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. En esta cita se concretó, al amparo del pabellón del Vaticano, en la constitución de una asociación y la propia ruta que incluye el Pilar; Torreciudad en Huesca; Montserrat en Barcelona; Meritxell en el Principado de Andorra, y Lourdes en Francia. Según los estudios oficiales, el gasto producido por los turistas que visitaron por motivos religiosos Aragón alcanzó la cifra total de 187 millones de euros.



Natalia Chueca con Eduardo López Busquets, ayer en la embajada española ante la Santa Sede.

Patrimonio local. Benedicto XIII

### Illueca agradece la visita e invita a Bergoglio a la cuna del Papa Luna

El Ayuntamiento de Illueca envió ayer una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la que agradece la visita al Vaticano que

A. T. B.

Zaragoza

Zaragoza

este lunes encabezó el
líder del Ejecutivo autonómico para abordar
con el papa Francisco
«la recuperación» de la

memoria del Papa Luna, natural de la capital de la comarca del Aranda. La misiva dirigida al presidente aragonés también recoge una petición del consistorio illuecano para que, «en caso de una eventual visita del Santo Padre a Zaragoza», se le traslade a Jorge Mario Bergoglio «una cordial invitación para conocer Illueca, lugar de nacimiento de Benedicto XIII». «Sería un honor para nuestra localidad recibir al Papa y mostrarle los lugares que marcaron la vida de este importante personaje histórico», firma el alcalde del municipio, Javier Vicente, en alusión al Castillo-Palacio en el que nació don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor en 1328.

Se trata de una vieja reivindicación local y autonómica para que la Iglesia deje de considerar a Benedicto XIII un hereje cuando ya se han cumplido 601 años de su fallecimiento. A ello se refirió el lunes Azcón y, aunque el presidente señaló que «habrá que seguir esperando», defendió que la Congregación para la Fe «tiene que continuar con los trámites». «Esta acción demuestra su compromiso con la historia y la cultura de Aragón, y en particular, con la figura tan relevante de nuestro ilustre paisano», agradecen desde Illueca al Gobierno de Aragón.



→ PLANIFICA la actividad

→ EQUIPA tu mochila

→ACTÚA con prudencia



10 | Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### Crisis sanitaria

## Aragón apuesta por las vigilancia y la vacunación selectiva frente al mpox

Hoy se conocerán las medidas contra la viruela del mono que se acordaron ayer en la ponencia de alertas celebrada entre las comunidades autónomas

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

Las comunidades autónomas se reunieron ayer en la ponencia de alertas para acordar las recomendaciones que se deberán seguir para mantener controlada la mpox. El resultado de este encuentro no se conocerá hasta hoy a las 14.30 horas, una vez los directores generales de Salud Pública hayan dado el visto bueno a las medidas en la Comisión celebrada esta mañana. Desde el ejecutivo apuestan por la prudencia, la vigilancia y el control exhaustivo del virus.

Lo que sí se conoce por el momento es que las recomendaciones van ser «proporcionales» al nivel del problema, tal y como comentó ayer Nuria Gayán, directora de Salud Pública de la DGA, en Aragón Radio. Entre ellas está la vacunación selectiva ya que, en lo que va de 2024, solo se ha detectado un caso europeo de la nueva variante del mpox (clado 1b) en Suecia. En Aragón no se ha registrado ninguno.

En esta misma línea van también las recomendaciones que lanzó este lunes la Unión Europea (UE), en las que se desaconsejó el control en aeropuertos y la vacunación masiva. Ello se debe a que los principales afectados por la viruela del mono son los hombres que



Un sanitario prepara una dosis de la vacuna contra la viruela del mono.

mantienen relaciones sexuales con otros hombres y los profesionales sanitarios que están en contacto con pacientes infectados.

A estos dos grupos se suma el de los niños, que están entre los más afectados por el virus en la República Democrática del Congo (RDC) y los territorios cercanos. Y es que es en África dónde se ha comenzado a propagar esta nueva cepa, que tiene su origen en los roedores y que es más letal que el clado I. Como relató ayer Gayán, se debe «poner el foco en el origen» para controlar la mpox. «La situación allí es de inestabilidad, y hay otras epidemias activas como el cólera», sostuvo. A ello añadió que, si cuentan con las ayudas suficientes, los países africanos pueden comenzar a vacunar a los niños. «Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está tratando de recaudar fondos para facilitar que lleguen las vacunas, el diagnóstico y el tratamiento al origen», explicó. En ello trabaja la UE que, según informó Gayán, va a donar 150.000 vacunas. La industria farmacéutica dará otras 40.000 dosis. Además, desde la OMS se ha hecho una primera reserva estratégica de fondos, que ha tenido un coste inicial de 1,5 millones de dólares.

Desde España se trata de mantener el «sistema sanitario activado y mejorar el asesoramiento de los viajeros internacionales», relató la directora de Salud Pública de Aragón. Las sugerencias exactas para quienes viajan a África se conocerán este mediodía tras la celebración de la Comisión de Salud Pública.

Según comentó Gayán, desde las comunidades autónomas se van a establecer los protocolos que deben seguir los profesionales sanitarios en caso de detectar una infección de mpox. Tras la ponencia de alertas, Gayán expresó que está previsto que las comunidades «sigan las mismas líneas de trabajo» porque, agregó, «hay un consenso amplio».

La OMS publica cada año unas recomendaciones permanentes para el control de la mpox y, además, otras temporales para los países de África más afectados. Tras la aparición de la nueva cepa, ambas sugerencias van a convivir.

Pese a todas las medidas, Gayán subrayó ayer a primera hora que la

#### España entrena a los sanitarios para «que no se escapen casos pero que tampoco se sobrediagnostique»

situación «no es en absoluto comparable» a la del covid. «No hay que alarmarse. Es estar bien preparados para responder de forma rápida, entrenar a los sanitarios para que no se escapen casos pero que tampoco se sobrediagnostique», contó.

En Aragón se ha comenzado a colaborar con asociaciones para advertir a la población de riesgo y derivarlas a Salud Pública, donde el 061 les administra la vacuna. En lo que va de 2024, 11 aragoneses han completado la pauta de vacunación, que comprende dos dosis separadas por un intervalo de 28 días. Otros 2 han recibido una sola inyección, ya que no han asistido a por la segunda, y tres personas han recibido la inicial y están a la espera de la siguiente. Se ha contactado con 9 aragoneses que la han rechazado.

#### Reformas sanitarias

## El PSOE pide ayudas para mejorar los consultorios médicos rurales

Se trata de una propuesta no de ley que se enmarca dentro del Fondo de Cohesión Territorial de Aragón, que ha sumado 23 millones en 2024

EL PERIÓDICO Zaragoza

El portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, pidió una línea de ayudas para la construcción, mejora o adecuación de espacios e inversión en consultorios médicos en el medio rural con carácter prioritario. La iniciativa se presentó en las Cortes de Aragón, una propuesta no de ley ante la elevada inejecución prevista en el Fondo de Cohesión Territorial de Aragón, que sumó 23 millones en 2024.

Villagrasa afirmó que el Gobierno de Azcón tuvo «un presupuesto récord en 2024, y ante la preocupante inejecución de los fondos destinados a la lucha contra la despoblación y la ausencia de publicación de las órdenes de subvenciones comprometidas, creemos que esta línea es más que necesaria en el contexto de lucha contra la despoblación, útil y que además evitaría la inejecución presupuestaria en materia de lucha contra la despoblación». Villagrasa consideró que, igual que se ha hecho un esfuerzo para avanzar en la finalización de los hospitales de Alcañiz o Teruel, también es necesario actuar paralelamente este año en los consultorios que lo necesitan. «Existen recursos para ello», añadió.

El diputado entiende que «la atención sanitaria representa uno los servicios públicos esenciales de nuestro estado de bienestar». Como expresó, «la posibilidad de acceso al mismo, con rapidez e inmediatez, es una de las garantías de la fortaleza de los servicios públicos. Las grandes infraestructuras como hospitales o centros de salud no se encuentran físicamente en los 731 municipios de Aragón, y sus núcleos urbanos, siendo los consulto-

rios médicos el lugar establecido para las consultas, revisiones y esa primera atención médica al paciente». También recordó que «los consultorios locales son espacios habilitados por parte de los ayuntamientos para que se pueda atender a sus vecinos por parte de los y las profesionales sanitarios».

Villagrasa expresó que «estos espacios, además de los gastos corrientes, conllevan una importante inversión para su adecuación». La actualización de las infraestructuras «es garantía para la lucha contra la despoblación y la mejora de las condiciones de vida», añadió. Por ello, el PSOE considera procedente «desarrollar una línea de subvenciones destinada a entidades locales para la construcción, rehabilitación o realización de mejoras en los consultorios médicos».■

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

Aragón | 11

#### Ganadería

## Detectado un foco de lengua azul en una granja de 600 ovejas de Huesca

El Gobierno de Aragón trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Agricultura para detener la expansión de la enfermedad

J. H. P. Zaragoza

La enfermedad de la lengua azul reaparece en Aragón cuatro años después de que se registrara el último foco. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó ayer de que se ha detectado al menos un caso en la localidad oscense de Montanuy, en la comarca de Ribagorza, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Lérida, donde se vienen notificando un goteo contagios del virus en los últimos meses. Afecta, por el momento, a una explotación de ovino con casi 600 reproductoras.

La enfermedad, también conocida como fiebre catarral ovina, es un virus que se transmite al ganado tanto bovino como ovino por medio de un mosquito, causando inflamación de las mucosas, fiebre y en algunos casos la muerte del ganado. No tiene riesgo alguno para los humanos, pero genera grandes quebraderos de cabeza a los ganaderos. Bien lo saben en el sector por los focos detectados en 2008, 2017 y 2020, que provocaron importantes problemas y obligaron a vacunar a miles de reses como medida de prevención.

El foco registrado en Montanuy se ha dado a conocer solo un día después de que la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, incluyera a la provincia de Huesca en las zonas restringidas para evitar la propagación de la lengua azul. Esta catalogación hace obligatoria la vacunación contra esta enfermedad, una medida de prevención que seguirá siendo voluntaria en el resto de Aragón (Zaragoza y Teruel).

El virus se transmite a través de la picadura de un mosquito, no se contagia entre animales y ni se transmite ni afecta al ser humano. Su principal síntoma es la inflamación y cianosis de la lengua de los animales, de ahí el nombre de la patología. En caso de sospechas, la principal medida a tomar es la inmovilización y control de los animales en
la explotación mediante el sangrado de los mismos para detectar la
presencia del virus de la lengua
azul. Como medida de control, para evitar la difusión de la enfermedad, se establece una zona de restricción de cien kilómetros alrededor del foco donde se controla los
movimientos de los animales para
vida y matadero.

#### Recomendaciones

Para evitar la aparición de la enfermedad de lengua azul, así como su impacto tanto económico como en materia de sanidad animal, desde la consejería de Agricultura se recomienda la vacunación de los animales, la desinsectación de los vehículos de transporte y del ganado hasta que se proceda a su vacunación, el control de movimientos tanto para vida y matadero.

No obstante, al igual que sucede con cualquier otra enfermedad, desde el departamento se va a obligar a vacunar al ganado ovino y vacuno ya que genera defensas que impide la entrada de la enfermedad en los animales y su difusión. En este sentido, tanto desde el Gobierno autonómico como desde el ministerio se están tratando de conseguir dosis, pero no se prevé que estén disponibles antes de mediados del mes de septiembre.

«El año pasado fue la enferme-

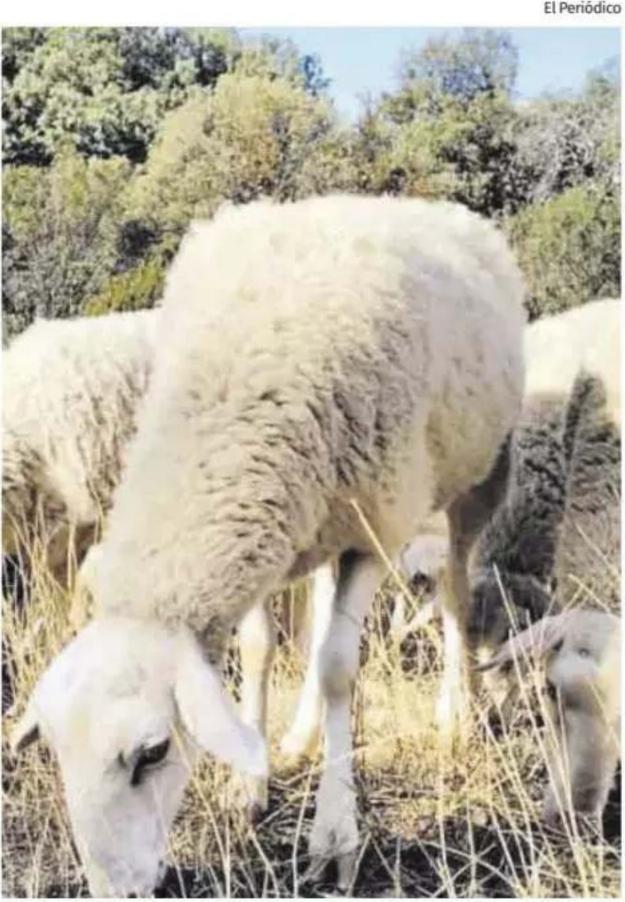

La lengua azul afecta principalmente a los ganados ovino y bovino.

#### **Apuntes**

### ¿Qué pierden los ganaderos?

La detección de un caso obliga a los responsables veterinarios a declarar obligatoriamente la enfermedad, con lo que el territorio situado alrededor del foco inicial queda fuera del estatus de zona libre de enfermedad. Eso limita, por ejemplo, los movimientos de animales y, por supuesto, restringe sus exportaciones en vivo. Eso acaba pasando factura a los ganaderos de la zona afectada.

dad hemorrágica y ahora vuelve la lengua azul. La situación es muy compleja, sobre todo la ganadería extensiva», lamentó Joaquín Solanilla, responsable de Ganadería Extensiva de UAGA, quien recordó el «gran escarmiento» que sufrió el sector en 2008 por culpa de este virus, cuando murió un elevado número de animales «y la Administración no se hizo cargo».

Solanilla recalcó que la enfermedad «no tiene ninguna afección» en el consumo de la carne,
pero sí debilita a los animales, sobre todo, a nivel reproductivo. «Esperamos que no afecte a las exportaciones de vacuno intensivo»,
apuntó, lo que hace necesaria la vacunación para evitar restricciones
en la comercialización. Los ganaderos confían en que se produzca
un descenso de temperaturas, lo
que frenaría el contagio a través de
los mosquitos.

■

#### Alimentación

#### Retiran un lote de fuet ibérico del BonÀrea por presencia de salmonelosis

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de salmonella en el fuet ibérico extra de
la marca Bonàrea, que ha sido
distribuido por las comunidades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja y Navarra, si bien
no es descartable que puedan
existir redistribuciones a otras
comunidades autónomas.

En concreto, se trata del fuet que cuenta con el número de lote 6170199. La AESAN ha sido informada por la comunidad autónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

En este sentido, la empresa ha contactado con los clientes y ha procedido a la retirada del producto de la venta.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.

En el caso de haber consumido algún producto del lote afectado y presentar alguna sintomatología compatible con salmonelosis (principalmente diarrea y o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda acudir a un centro de salud.



Anuncio por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica: "PARQUE EÓLICO LAS MAREAS I". Expediente: G-EO-Z-2020-280. Término municipal: Mequinenza (provincia de Zaragoza)

El texto completo del Anuncio, junto con la documentación de afecciones, está disponible en la página web del Gobierno de Aragón en el enlace: https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica

> La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar



Anuncio por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica: "PARQUE EÓLICO LAS MAREAS II". Expediente: G-EO-Z-2020-281. Término municipal: Mequinenza (provincia de Zaragoza)

El texto completo del Anuncio, junto con la documentación de afecciones, está disponible en la página web del Gobierno de Aragón en el enlace: https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica

> La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar

12 | Aragón el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

#### Pruebas en Estados Unidos

## La firma de zepelines que irá a Teruel vuela con éxito hasta la estratosfera

La compañía suiza Sceye, que se instalará en el aeropuerto, demuestra un «revolucionario» viaje diurno en esta capa atmosférica con energía renovable

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

Sceye, la empresa aeroespacial de zepelines de alta altitud tipo HAPS (High Altitude Pseudo-Satellites, por sus siglas en inglés) que se instalará en el aeropuerto de Teruel, ha completado un vuelo diurno en la estratosfera mientras permanecía sobre una zona de operaciones. Se trata, según la compañía suiza, de un «hito fundamental» hacia los vuelos de larga duración de meses o años mediante el uso de la energía solar durante las horas diurnas, y la capacidad de la batería que permite el vuelo nocturno mediante la recarga solar a la mañana siguiente.

El dirigible despegó a las 7.36 de la mañana -horario de la zona Pacífico o MTS- el 15 de agosto desde las instalaciones de la empresa en el aeropuerto internacional de Roswell, en Nuevo México (EEUU), y aterrizó a las 12.21 horas del día siguiente, una vez completados los puntos de prueba del vuelo.

«Se trata de un hito importante para el equipo de Sceye, que abre enormes oportunidades en la estratosfera y crea una infraestructura totalmente nueva entre los drones y los satélites», declaró Mikkel Vestergaard Frandsen, consejero delegado y fundador de Sceye, que tiene previsto instalar en Teruel su centro



Uno de los zepelines de alta altitud de Sceye, que se instalará en el aeropuerto de Teruel en 2025.

europeo de producción y operación de plataformas estratosféricas. Desde la terminal aragonesa prestará a clientes públicos y privados servicios como conectividad ultrarrápida y monitorización terrestre, entre otros muchos.

El objetivo de Sceye poner en marcha en Teruel el primer estratopuerto de España, según se anunció en julio de 2022, un ambicioso proyecto cuya actividad se prevé iniciar a mediados de 2026. Para el desembarco de la compañía, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel promueve

la construcción de un hangar y una nave de producción, unas obras que salieron a licitación en febrero y fueron adjudicadas recientemente a ASCH Infraestructuras y Servicios SA por 36,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Desde la empresa destacan que la capacidad de permanecer en la estratosfera durante largos periodos de tiempo sobre una zona de operaciones ofrece un punto de vista único para detectar catástrofes climáticas en tiempo real, como incendios forestales y fugas de metano, así como ofrecer conectividad a las miles de millones de personas desconectadas a las que las infraestructuras convencionales no pueden dar servicio.

El lanzamiento ha impulsado todos los objetivos estratosféricos clave del programa de pruebas Sceye 2024, incluida la demostración del vuelo diurno, el traslado controlado y la capacidad de permanecer sobre una zona de operaciones. La consecución de estos objetivos permitirá a la compañía iniciar casos de uso comercial.

**Empleo** 

#### La Seguridad Social suma a mitad de agosto 812 afiliados en Aragón

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La Seguridad Social ha sumado de media 812 afiliados en la primera quincena de agosto en Aragón, de acuerdo con el avance publicado ayer por el Ministerio de Inclusión, que destaca que, en términos generales, el mercado de trabajo mantiene cifras récord para un mes de agosto.

Estos datos indican que a 1 de agosto de este año, la cifra de afiliados en la comunidad era de 619.299 personas y que la media registrada a lo largo de los primeros quince días ascendía a 620.111, lo que se traduce en 812 más.

A nivel nacional, la Seguridad Social ha perdido de media 578 afiliados en la primera quincena de agosto en datos corregidos de estacionalidad y efectos de calendario, de acuerdo con la referida estadísticas aportada desde el Ministerio de Inclusión.

En términos desestacionalizados la afiliación se situaba a 14 de agosto en 21.167.911 personas, lo que supone 324.976 personas ocupadas más desde el inicio de 2024. En comparación con las cifras previas a la pandemia (al cierre del año 2019) el aumento de afiliación es de 1.810.058 personas.

#### Gestión de residuos

### Aragón gestionó 4.414 toneladas de aceites industriales en 2023

Estos restos procedieron de 1.969 establecimientos, el 41% de ellos, talleres mecánicos, y 2.166 toneladas se recogieron en zonas rurales

EL PERIÓDICO Zaragoza

El sistema de gestión de aceites industriales usados en España (Sigaus), gestionó en 2023 4.414 toneladas de este residuo en Aragón, procedentes de 1.969 establecimientos de diversa tipología, siendo el 41% de ellos talleres mecánicos.

Así lo reflejan los datos relativos a la comunidad que ayer facilitó Sigaus, que también precisaron que, en Aragón, se pudieron recuperar 5.238 toneladas brutas de residuo (incluyendo un 15,7%

de agua y sedimentos), a través de 4.961 operaciones de recogida en 283 municipios.

El 41% de estos puntos generadores fueron talleres de reparación de vehículos, entre los que se incluyen establecimientos multimarca, concesionarios y talleres independientes. En ellos se recuperó el 38% (2.002 toneladas) del aceite usado que se generó en Aragón durante el pasado año.

El 62% restante se recogió en la industria y otros muchos sectores, como el transporte, la energía, la construcción, la agricultura, la hostelería y los servicios públicos.

El aceite industrial usado se genera de forma muy extendida y dispersa en todo el territorio y especialmente atomizada en zonas rurales o de montaña, a menudo alejadas de los grandes núcleos urbanos y con menor densidad de población, donde se eleva el nivel de exigencia para el servicio de recogida.

Durante el pasado año, el 93% de los municipios aragoneses en los que se efectuaron recogidas fueron rurales. En estas áreas se recuperaron 2.166 toneladas de aceites industriales usados, el 41% de la cantidad total recogida. En las zonas de montaña, donde la orografía aporta una complejidad adicional para el servicio de recogida, se recuperaron 342 toneladas en 75 municipios. Por otra parte, en 182 localidades de menos de 1.000 habitantes se recogieron 454 toneladas de aceite usado.

Adicionalmente, en zonas próximas a espacios naturales protegidos es especialmente importante la recuperación del residuo. En estos entornos se recogieron 14 toneladas de aceites usados, que se generaron en nueve establecimientos ubicados en las cercanías de cinco espacios protegidos. Un ejemplo fue la recogida de 8 toneladas en la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Villamala.

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

#### Riña tumultuaria

## Dos grupos con machetes y katanas se enzarzan en una calle de Delicias

Una decena de jóvenes se enfrentan a plena luz del día en la calle Caspe sin que ninguno de los agresores resultara herido • No hay detenidos

A. T. B. Zaragoza

Los vecinos de la calle Caspe, en el barrio zaragozano de Delicias, asistieron el pasado miércoles por la tarde a una batalla campal que se desató a plena luz del día en la citada vía, donde dos grupos de jóvenes de raza negra y de origen magrebí esgrimieron machetes y katanas sin que ninguno de ellos resultara finalmente herido. Según ha podido saber ahora EL PERIÓ-DICO DE ARAGÓN, la Policía no practicó ninguna detención porque, a la llegada de los agentes al lugar de los hechos, la riña ya se había disuelto al salir los agresores a la carrera en dirección a la calle Delicias. Allí, de hecho, los efectivos policiales encontraron algunos palos tirados en el suelo. Pero ya no había rastro de ninguno de los jó-

Fueron varios vecinos y viandantes quienes dieron la voz de alarma a la sala de emergencias del 091 en torno a las 19.30 horas. Hasta allí fueron comisionadas varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos integrantes peinaron la zona sin éxito. Apenas unos minutos antes de su llegada, una decena de jóvenes se habían enfrentado cara a cara mientras empuñaban armas de grandes dimensiones como machetes, katanas y cuchillos.

#### Lanzamiento de botellas

Algunos de los agresores montaban a bordo de patinetes y aprovechaban para proveerse de otros objetos contundentes que se encontraban en la calle como, por ejemplo, varios palos que recogieron de la basura amontonada alrededor de un contenedor. También se lanzaron botellas de cristal mientras algunos viandantes encontraban refugio en los establecimientos y comercios de la zona. Otros tantos, por su parte, se asomaban a los balcones alertados por los gritos procedentes de la calle hasta que los agresores huyeron de allí



ban a bordo de patinetes y aprove- La riña se desató el pasado martes por la tarde en la calle Caspe.

Los agentes peinaron la zona para tratar de dar con el paradero de los protagonistas de la riña, pero el resultado no fue fructífero más allá de localizar varias armas que se habían empleado en la pelea, tal y como sucedió con los palos que se hallaron en la calle Delicias. En la intervención también participaron efectivos de Policía Local.

Nada se ha podido saber del paradero ni del itinerario que siguieron estos individuos, si bien la zona contará próximamente con un sistema de videovigilancia después de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunciara a 
principios del mes de junio la instalación de nuevos dispositivos en 
la calle Delicias y alrededores. Esta 
herramienta facilitará la identificación de los implicados en sucesos de estas características, tal y 
como ha sucedido con otros episodios violentos en zonas videovigiladas como son El Gancho y el entorno de Doctor Cerrada. ■

#### Robo con violencia

### Una encerrona en un portal lleva al enésimo juicio a dos marroquís

La Fiscalía pide tres años de cárcel para los acusados por acorralar a un zaragozano en su domicilio y robarle el móvil y la tarjeta bancaria

A, T. B. Zaragoza

Amine Argane (Marruecos, 2004) e Ismail Khatini (Marruecos, 2005) contabilizan casi tantas detenciones como velas han soplado a tenor de los 22 y 16 arrestos que reflejan sendas trayectorias delincuenciales. Pero su actividad delictiva se ha tomado un respiro a lo largo de las últimas semanas porque ambos se encuentran internos en el centro penitenciario de Zuera al encadenar la comisión de varios hurtos y robos a finales del pasado mes de mayo. Uno de estos últimos golpes fue el atraco que tuvo como víctima a un zaragozano al que acorralaron de madrugada en el patio de su domicilio para sus-

traerle el móvil, la tarjeta bancaria, 20 euros en efectivo y el DNI. Por todo ello solicita ahora el ministerio fiscal una pena de tres años de cárcel por un delito de robo con violencia en concurso con un delito leve de lesiones —multa de 600 euros— porque los dos jóvenes marroquís le propinaron varios puñetazos a la víctima cuando huyó tras ellos.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 26 de mayo de 2024, en torno a las 06.00 horas. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Amine e Ismail abordaron a la víctima en el patio del edificio en el que reside en el barrio zaragozano de Valdespartera. Allí le amenazaron verbalmente - «dame todo lo que lleves o te saco una navaja», le dijeron- antes de sustraerle un móvil valorado en 379 euros, el DNI, una tarjeta bancaria y 20 euros en efectivo. La víctima salió corriendo tras los agresores y, cuando logró darles alcance, recibió varios puñetazos por parte de los atracadores.

Ambos fueron captados por las cámaras del tranvía antes de que se apearan del convoy para, segundos después, seguir al denunciante hasta su casa. La situación administrativa de Amine e Ismail en territorio nacional es irregular.

#### Atentado

El Periódico

#### Denunciada por amenazar a una doctora del centro de salud de Casetas

A. T. B. Zaragoza

Una doctora del centro de salud del barrio rural de Casetas ha denunciado a una paciente por, supuestamente, irrumpir en la consulta médica 30 minutos más tarde de la hora a la que inicialmente tenía concertada la cita, amenazar a la facultativa e incluso golpear la puerta contra ella. Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARA-GÓN, la presunta agresión tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana, en torno a las 12.00 horas, cuando la denunciada −I. G. G., de 39 años y natural de un país de Europa del Este-accedió a la consulta «de forma agresiva» al no entender que debía esperar para ser atendida porque había llegado a las 11.44 horas y su cita estaba programada a las 11.30 horas.

La doctora activó la grabadora para dejar constancia de las amenazas -«yo te voy a seguir», «o tu o yo, aunque se me lleven a la cárcel», «o me atiendes como Dios manda o te la lío», y «yo soy legal, no como tú», le gritó- antes de que la paciente golpeara la puerta contra ella y le empujara contra la mesa de la sala. A la consulta se acercaron dos compañeros -un enfermero y una enfermera - con la intención de calmar los ánimos. Pero no lo consiguieron y fue un familiar de la mujer quien la retiró de allí y le instó a callarse. Todo ello ya ha sido denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de Casetas por la víctima, representada por el abogado Jorge Piedrafita.

En la denuncia se recuerda, además, que la doctora tuvo que esperar a que llegara otro médico «al encontrarse un único equipo de médica y dos enfermeros en el centro de salud de Casetas». A ello alude también el letrado en un escrito dirigido al sector III del Servicio Aragonés de Salud para solicitar la «paralización de la reducción del personal de urgencia» en este consultorio. «La reducción propuesta implicará una merma asistencial perjudicial a la ciudadanía», alega.

#### Maestrazgo

## Cantavieja tendrá una tirolina gigante de un kilómetro y 330 metros de altura

El consistorio de la localidad turolense ha sacado a licitación la gestión de la nueva infraestructura, que unirá el municipio con el paraje del Rebollar

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Cantavieja, en la comarca turolense del Maestrazgo, ha sacado a licitación la gestión de la espectacular tirolina gigante que proyecta, llamada Vértigo Park. A través de la Plataforma de Contratación del Estado se busca una empresa especializada que se haga cargo de la gestión de la instalación, que tendrá un kilómetro de longitud y salvará un barranco con una altura de 330 metros, entre el pueblo y el paraje del Rebollar.

El alcalde de esta localidad, Ricado Altabás, explicó ayer que con la licitación se culmina el proceso para que la tirolina entre en funcionamiento, una vez se resuelva el concurso. También señaló que, con ello, el municipio está apostando por la innovación y el turismo». «Pensamos que esta tirolina nos posicionará entre los más aventureros como un atractivo único en todo Aragón y posiblemente también en España», añadió el primer edil.

En el pliego de condiciones, además del precio, se ha tenido en cuenta de manera especial la solvencia, experiencia y seguridad que puedan aportar las empresas que se presenten al con-

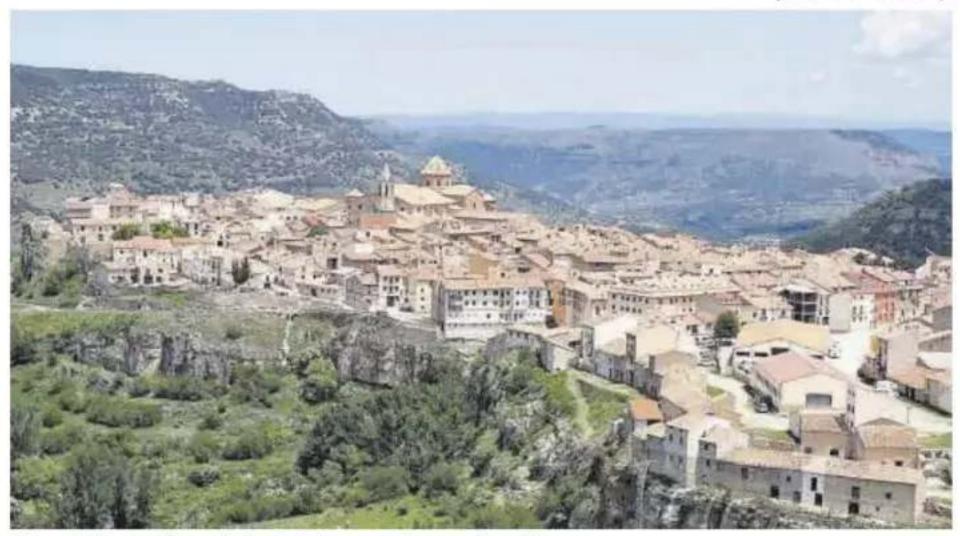

El municipio turolense de Cantavieja, en una imagen de archivo.

trato. También, todo lo necesario para la explotación de esta plataforma de deportes de aventura, con el objetivo que los visitantes disfruten de la mejor experiencia y dispongan de toda la seguridad y servicios para ir desde el Rebollar, el punto de llegada de la tirolina, hasta el enclave de origen, en la misma Cantavieja.

El ayuntamiento pretende que la nueva instalación se convierta en un atractivo por sí misma y pueda complementarse con toda la oferta turística, cultural, gastronómica y de alojamientos que ya ofrece en la actualidad el municipio.

#### Desestacionalizar el turismo

De esta manera, uno de los objetivos que el consistorio del municipio persigue con la llegada de esta tirolina pasa por que Vértigo Park se convierta en una herramienta para desestacionalizar el turismo en Cantavieja y la comarca del Maestrazgo. En cuanto a alguno de los parámetros que marca la licitación se en-

cuentra el periodo de gestión para la empresa que resulte adjudicataria, que será de cinco años. Desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado los interesados dispondrán de 30 días para presentar sus propuestas.

Ayuntamiento de Cantavieja

Entre los requisitos de los aspirantes figura el disponer de un seguro de responsabilidad civil de, al menos, 600.000 euros. Vértigo Park contará con centro de recepción de visitantes y cafetería junto a la tirolina.

El Periódico

#### **El Aranda**

## La exalcaldesa de Aranda aún no ha pagado 20.000 euros por prevaricar

La Audiencia de Zaragoza condenó a la regidora por incurrir en varias irregularidades para adjudicar el coto de caza a una sociedad familiar

A. T. B. Zaragoza

La exalcaldesa de Aranda de Moncayo, la socialista María del Rosario Cabrera Ruiz, todavía no ha abonado los alrededor de 20.000 euros con los que debe indemnizar a la sociedad de cazadores El Perdigal tras incurrir en una serie de irregularidades para adjudicar el coto de caza a una sociedad encabezada por tres familiares, su marido, un hijo y un cuñado. Así se desprende de la diligencia de ordenación firmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza para averiguar los bienes de la exregidora y acordar una decisión con su resultado. En total, Rosario Cabrera debe hacer frente al pago de 17.730 euros de indemnización por los perjuicios ocasionados a la sociedad de cazadores y a ellos se suman casi 2.000 en concepto de un tercio de las costas procesales.



María del Rosario Cabrera Ruiz

#### Alto Gállego

#### Luz verde al convenio para construir el tobogán de Panticosa

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó ayer el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Panticosa (Huesca) para la financiación del tobogán de montaña que se prevé que entre en funcionamiento el próximo año en esta localidad altoaragonesa, el primer proyecto singular del Plan Pirineos, según el acuerdo suscrito el pasado julio.

En el mismo se detallan las bases reguladoras de la concesión de esta subvención y se formaliza el compromiso del Gobierno de Aragón con este proyecto.

El tobogán permitirá a los visitantes realizar un recorrido de 3 kilómetros por la zona de las pistas de la estación de esquí, con un desnivel de más de 700 metros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. En total, el presupuesto de la inversión asciende 6.702.190 euros, IVA incluido, e incluye el suministro del tobogán de montaña y los elementos auxiliares necesarios, obra civil y el proyecto y dirección de obra. Se han incluido también la calefacción a lo largo de la línea, la iluminación del recorrido y la de una pista por razones de seguridad.

En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena que en 2019 firmó la Audiencia Provincial de Zaragoza al imponerle una pena de nueve años de inhabilitación especial para desempeñar cualquier empleo o cargo público como autora de un delito de prevaricación. Según el fallo, no se había publicado debidamente el pliego de licitación, lo que unido al cierre provisional de la secretaría del consistorio hizo imposible que accediera a la información la sociedad de cazadores El Perdigal, representada por el abogado Álvaro Lasala. La adjudicación, además, se llevó a cabo pese a que la adjudicataria no estaba al corriente del pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social. Tampoco se atendió un informe del secretario que advertía de que el concurso debía quedar desierto.

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024 Comunidad Aragón | 15

#### Hoya de Huesca

## Los andamios ya cubren la fachada del Casino para proceder a su restauración

Las obras van a suponer una inversión de 448.576 euros y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses • El edificio se declaró Bien de Interés en 2007

EL PERIÓDICO Zaragoza

Las obras de restauración de la fachada del Casino de Huesca han comenzado esta semana con la instalación del andamiaje en las alas laterales del histórico edificio, uno de los iconos de la capital oscense.

La empresa encargada de ejecutar la obra es Construcciones Iberco por un importe de 448.576,58 euros, IVA incluido, y tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

El Casino oscense es un edificio declarado Bien de Interés Cultural en 2007 y las obras van a consistir en el picado y renovación del revestimiento, con tratamiento antibacterias y mohos, en todo el perímetro del edificio y limpieza de fachadas y repicado de las partes que presenten huecos, fisuras, abombamiento o que estén poco adheridas como consecuencia de la humedad, la acción del viento y la lluvia y el paso del tiempo.



Andamios colocados ayer en una de las fachadas del Casino.

Se realizará también una impermeabilización de la terraza en su encuentro con la balaustrada y un pintado de la totalidad del edificio, incluyendo las carpinterías metálicas. En cuanto a los elementos singulares del Casino, se realizará también una restauración de las barandillas de la fachada. Asimismo, se reconstruirán las bases en mal estado de los pináculos y columnas, se repararán las piezas que presenten fisuras y se renovarán los ornamentos de la fachada más deteriorados crear moldes después de haber escaneado en tres dimensiones las partes que se sustituirán.

#### El final

Las obras terminarán abordando la balaustrada, de la cual se acometerá una reparación o sustitución por tramos, en función de su estado, usando diferentes técnicas para su restauración con el objetivo de devolverla a su estado original.

En la actualidad ya se cuenta con modelos 3D de la propia balaustrada para conseguir su reproducción exacta en los tramos que, por su avanzado estado de deterioro, no sean reparables y puedan comprometer la seguridad de los viandantes.

Esta obra se financiará con cargo al plan de sostenibilidad turística Huesca, puerta del Pirineo, a través de los fondos europeos Next Generation. ■

#### Alto Gállego

#### Sallent honra la memoria de los guardias civiles asesinados por ETA en el 2000

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los vecinos y autoridades de la localidad de Sallent de Gállego homenajearon ayer la memoria de los dos guardias civiles asesinados por ETA hace ahora 24 años. Fue un 20 de agosto del año 2000 cuando una bomba lapa colocada por los terroristas debajo de un coche patrulla de la Benemérita acabó con la vida de Irene Fernández y José Ángel de Jesús, los dos guardias civiles de 32 y 22 años de edad.

Este acto se repite año tras año y consiste en una misa y en una ofrenda floral frente al monolito que honra la memoria de estas dos víctimas del terrorismo de ETA. En el día de ayer asistieron las familias de los fallecidos, el alcalde y los concejales de Sallent; el general jefe de la Guardia Civil de Aragón, Francisco Javier Almiñana; el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo; y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

#### Comunidad de Teruel

### CSIF denuncia la saturación del Obispo Polanco durante el verano

El sindicato de funcionarios afirma que falta personal en el servicio de Medicina Interna y pide soluciones al Gobierno de Aragón

EL PERIÓDICO Zaragoza

El sindicato CSIF denunció ayer la saturación del servicio de Medicina Interna del hospital Obispo Polanco de Teruel en verano, una situación para la que exigieron soluciones a las administraciones competentes, en este caso la DGA.

CSIF explicó que en los últimos años en verano cierra una planta del hospital geriátrico San José, lo que provoca un aumento de pacientes de Medicina Interna en el Obispo Polanco. El sindicato denunció que el servicio está saturado y además cuenta con menos profesionales para atender a los pacientes «porque no se cubren vacaciones ni bajas médicas».

CSIF presentó también un escrito a la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud y al gerente del sector de Teruel para denunciar esta situación, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Así, el sindicato sigue exigiendo al Salud que tome medidas urgentes para evitar la presión que sufren los facultativos de Medicina Interna del Obispo Polanco para poder prestar un servicio de calidad.

Desde la organización señalaron que en el servicio hay diez internistas, y ha habido días en verano en los que sólo han estado cuatro médicos para 70 pacientes.

También lamentaron que no se hagan contratos de refuerzo para su servicio y denunciado que esta primavera finalizaron su formación dos residentes, pero pese a la sobrecarga de este servicio se les ha destinado en verano a otros puestos (061 y Admisión y Documentación Clínica). ■

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

23 de agosto

Almunia de Doña Godina, La (16622085): 06:00 A 08:30 FINCA EL BOTIGUERO

Cuarte de Huerva (16652187): 00:00 A 02:00 AV ROSARIO, AV.DEL ROSARIO 12 OCT (AV.DEL ROSARIO, 10/12 EN CUARTE DE HUERVA) (16652251): 02:00 A 04:30 C RIO ARAGON, C RIO ARBA, C RIO GUADALOPE, C SANTA ANA, CUARTE POL.1-3 CT.2 (PGNO.INDUSTRIAL CUARTE 1-3 EN CUARTE DE HUERVA) (16652329): 04:30 A 06:30 C RIO EBRO, C RIO GALLEGO, C SANTA ANA, CUARTE POL.1-3 CT.3 (AVDA, SANTA ANA 18 EN CUARTE DE HUERVA)

Mequinenza (16670141): 09:00 A 14:00 C AFUERAS, MARGEN IZQUIERDA (DENTRO DEL RECINTO DE SET MEQUINENZA EN MEQUINENZA)

Moros (16622053): 13:00 A 15:30 AV VIRGEN VEGA, C DISEMINADOS, C OLMOS, C PORTILLA, C SAN JOSE, CN PISCINAS, CR CARRETERA, CR VILLALENGUA, MOROS 2 (MOROS), PE ERAS, PG RURAL 18

Paracuellos de Jiloca (16622079): 09:30 A 12:00 AV VALENCIA, PARACUELLOS DE JILOCA GRANJA TOMEY (TOMEY GRANJA EN PARACUELLOS DE JILOCA)

Zaragoza (16692613): 06:30 A 08:30 BARRIO GARRAPINILLOS (GARRAPINILLOS), BERGUA B-BOMBEO EMBALSE (GARRAPINILLOS JUNTO AEROPUERTO EN ZARAGOZA), BERGUA.C (CASETA DE MAMBLAS EN ZARAGOZA), C ACAMPO GUALLAR, C AFUERAS, CLUB C. BOHALAR-PERALEDA (GARRAPINILLOS JUNTO AEROPUERTO EN ZARAGOZA), FC BERGUA, POLIGONO 146 (ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

#### Sudokus

|   | 2 | 6 | 3 |   |   | 7 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   |   | 4 |   | 9 | 2 |   |   |
|   |   | 2 |   |   |   |   | 4 |   |
| 1 | 8 |   |   | 3 |   |   |   | 9 |
|   | 5 |   | 2 | 9 |   |   |   |   |
|   | 6 |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   |   |   |   | 8 | 2 |   |   |   |
| 3 |   |   | 1 |   |   | 6 |   |   |

| 6 |   |   |   |   | 5 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 4 | 9 | 3 |
|   | 5 |   |   | 2 | 4 | 6 | 8 |   |
|   | 7 |   |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |   | 8 |   |   | 7 | 4 |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 |   |   | 4 | 1 |   |   |   |
| 9 |   | 7 |   |   |   | 8 | 2 |   |

|   |   |   | 3 |   | 9 |   | 6 | 2   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   | 8 |   | 3 |   | - 8 |
|   | 4 | 9 |   | 7 |   |   |   |     |
| 4 |   |   |   | 2 |   | 6 |   | ľ   |
|   | 9 |   |   |   |   |   | 5 |     |
|   |   |   | 5 | 4 | 1 |   |   |     |
| 5 | 1 |   |   |   |   | 2 |   | 8   |
|   | 3 | 1 |   |   |   |   | 9 | 7   |

| ĸ.           | 8                       | 9               | 9                 | 1                | 1                   | 6                 | 2             | 3               | P                     | 2                     | 8           | 9           | ε             | 9           | L                | 1     |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------|
| F            | £                       | 6               | Z                 | 8                | 9                   | L                 | 4             | S               | 1                     | 3                     | 9           | 1           | ¥             | 6           | 9                | 7     |
| Ĺ            | 9                       | 1.              | ε                 | 12               | 6                   | 8                 | 9             | 2               | 9                     | 1                     | 6           | Ł           | 8             | 2           | 9                | 1     |
| F            | L                       | 8               | r                 | 6                | 2                   | ε                 | 9             | 9               | 1                     | P.                    | 1           | 3           | 9             | 8           | 6                | 9     |
| 6            | 3                       | 9               | 9                 | 3                | 1                   | 2                 | 8             | 1               | 2                     | 9                     | ε           | 6           | 9             | 1           | 8                | 1     |
| 9            | *                       | 3               | 1                 | 9                | B                   | 2                 | 1             | 6               | 6                     | 8                     | 9           | 1           | 3             | L           | E                | 9     |
| 8            | 1                       | 2               | 6                 | 9                | 9                   | ç                 | 3             | 4               | 3                     | 6                     | P           | 3           | £             | 9           | L                | 8     |
| £            | 9                       | 1               | L                 | 2                | 9                   | 1                 | 6             | 8               | 8                     | Ł                     | 1           | 9           | 6             | 1           | Z                | E     |
| ç            | 6                       | L               | 8                 | 1                | 3                   | 9                 | 2             | t               | 9                     | 9                     | 3           | 8           | Į.            | 3           | 2                | ŧ     |
|              |                         |                 |                   |                  |                     |                   |               |                 |                       |                       |             |             |               |             |                  |       |
| 'n           | ller                    | 10              | las               | ra               | dill                | 25                | vac           | rlas            | [6                    | 7                     |             | 7           | 0             | 0           |                  | 6     |
| 570          | 0.00                    |                 | 100               | 100              | 555                 | 3000              |               | das             | 6                     | 2                     | 9           | L           | 9             | 8           | - 0              | 8     |
| le           | los                     | ге              | cu                | adı              | 105                 | de                | 91            | (9              | 6 8                   | 3                     | 1           | 2           | 9 9           | 8 4         | 9 2              | 8     |
| le           | los                     | re              | 05,               | adr<br>co        | 105<br>In C         | de                | 91            | c9<br>del       | 6<br>8<br>9           | 2 2 9                 | 1 2         | 7 2         | 9 9 6         | 8 4 8       | 9 2 6            | 8 8   |
| eua          | los<br>adr              | re<br>ad<br>sir | 05,               | co               | n c                 | de<br>ifra        | 9)<br>as ingl | c9<br>del<br>in | 9<br>9                | 2 9 4                 | 1 4 8 2     | 1 2 1 2 0   | 9 0 0 4 0     | 8 + 8 + 9   | 1<br>2<br>6<br>1 | 8 8 8 |
| e ui a ú     | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir       | os,<br>n re       | adr<br>co<br>epe | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingl | c9<br>del<br>in | 6<br>9<br>1           | 2<br>9<br>4<br>6<br>9 | 1 2 8 %     | 7 2 1 2 8 8 | 9 9 6 4 5 2   | 8 4 8 4 9 4 | 9 2 6 4 9        | 2     |
| e ui a ú     | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir       | os,<br>n re       | co               | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingl | c9<br>del<br>in | 6<br>9<br>9<br>1      | 2<br>9<br>4<br>6<br>9 | 1 4 8 2 6   | 8           | 9 9 9 8 2 4   | 8 4 8 4 8   | 2 6 7 8          | 2     |
| E Li E Li Li | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir       | os,<br>n re<br>en | adr<br>co<br>epe | nos<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingl | c9<br>del<br>in | 6<br>8<br>9<br>1<br>7 | 2<br>9<br>4<br>6<br>9 | 1 4 8 % 6 9 | 8           | 9 9 9 6 2 4 9 | 8 4 8       | 1 5 Z 6 Z 9 8 W  | 2     |

columna, o una subcuadrícula de 3x3

#### Seis diferencias





pierna esta movida. 4. Hay otro paper. 5. Su cabello es diferente. 6. La camisa Diferencias: I. El banderin està movido. 2. Las franjas estàn más arriba. 3. La

#### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Relativa a un grupo de mamíferos pisciformes marinos, de gran tamaño, al cual pertenece la ballena. Bordar algo de realce.-2: Amigote. Conjunto de cencerrones.-3: Arbusto buxáco. Voz que se usa para pedir silencio. Distintos de aquellos de que se habla.-4: Apruebe, dé por bueno, acceda a algo. Juego infantil que consiste en saltar por encima de una cuerda. Símbolo del rutenio.-5: Planta iridácea, de rizoma rastrero y nudoso. Considera despacio y piensa con madurez y reflexión algo. Hermana, religiosa.-6: Alabanzas. Residuo de los panales de la cera. Flor del rosal.-7: Preposición que indica lugar. Que impide el paso a la luz. Dar a algo forma de óvalo.-8: Tanto o tan grande. Soñador. Campeones.-9: Número neperiano. Empieza a aparecer. Nombre de varón. Símbolo del azufre.-10: Viaja en avión. Frío intenso y penetrante. Forma de la risa.-11: Prenda femenina armada con ballenas, usada para ceñirse el cuerpo desde el pecho hasta las caderas. Que tiene existencia objetiva. Cariño.-12: Cerveza inglesa ligera. Tumban, derriban. Acudiré.-13: Nombre de varón. Detesta. Nombre de varón.-14: Circunferencia. Caminaba.-15: Gruesos, gordos. Cavar profundizando.

VERTICALES.- 1: Armazón de madera para sujetar el cuadro que se pinta. (...) El, ciudad de Egipto.-2: Conmueve el ánimo. Regresar.-3: Instrumento compuesto de dos hojas de acero, con dos ojos para meter los dedos, que sirve para cortar. Homenajeado, honrado.-4: Símbolo de la plata. Suelo, pavimento. Antes, seis. Impar.-5: Cactus. Bastón de alpinismo. Símbolo del neodimio.-6: Exhale, arroje. Paz, tranquilidad. Yodo.-7: En ese lugar. Conjunto de animales de carga, que sirve para trajinar. Tejidos de malla.-8: Privadas de luz o claridad. Lugar donde se guarda el heno.-9: Símbolo del roentgen. Volumen de una obra que consta de varios. Mirada pronta y ligera que se da a algo o hacia alguien. Símbolo del amperio.-10: Símbolo del erbio. Voz para llamar al gato. Nombre de consonante. Voz de pena, admiración o sorpresa.-11: Madera noble. Recipiente que sirve para beber. Prefijo que significa una milmillonésima parte.-12: Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. Rapadura. Ácido desoxirribonucleico.-13: Médico interino residente. Unidades monetarias del Perú, Observad.-14: Afectuosas, cariñosas, Corcova.-15: Afeitar, Aclarar, sosegar o tranquilizar algo.

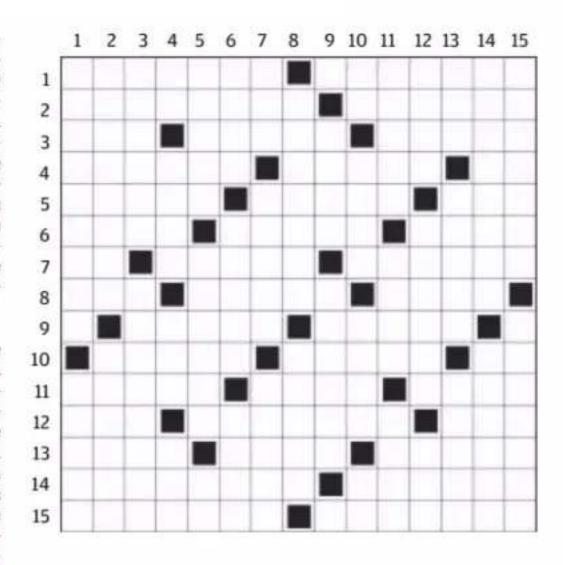

irê.-13; ivan. Odia. Aaron.-14; Redondel. Andaba,-15; Orondos. Ahondar. illuso. Ases.-9: E. Asoma, Jestis, S.-10: Vuela. Helor. Je.-11: Corsé. Real. Amor.-12: Ale. Tienden. 4: Acepte. Comba. Ru.-5: Lirio. Rumia. Soc.-6: Loas. Cerón. Rosa.-7: En. Opaca. Ovalar-8: Tal. Zojnicjou zojo poutzoutajez-ţ: (etacea: Recamar-Z: kmigacho. Racimar-3: Boj. Chist. Otros.-

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





#### **Ajedrez**

#### Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-b7, Tb2; 2-d7, Aa5; 3-Ab6

#### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL Alternativas diversas en su trayectoria laboral, que no tendrán repercusión en su economía. La suerte se mostrará muy caprichosa en algún juego de azar. Velada propicia al descanso.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO ► Encontrará solidaridad y muestras de buena fe en socios y colaboradores. En el aspecto económico la suerte le sonreirá, pero en el afectivo puede tener algún ligero tropiezo.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO ▶ Profesionalmente el día será favorable en su conjunto. Su propensión a ver las cosas como quiere y no como son podría conducirle a una actitud improcedente con un amigo.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO Las discrepancias en temas profesionales no le permitirán avanzar lo que debiera en su trabajo. Procure escuchar lo que digan los demás y no se encierre en su postura.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO Dia un tanto anormal en lo profesional, en el que sus expectativas acaso se vean defraudadas. Tranquilidad en las relaciones amistosas, pero no así en las familiares.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE Se sentirá a gusto en su entorno laboral, en el que se pondrá de manifiesto un alto grado de colaboración. Panorama bastante conflictivo en el plano amistoso y familiar.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE ▶ Conseguirá ver con claridad e imponer su opinión en un asunto profesional. Día favorable en el área económica. Altibajos en su vida afectiva causados por su inestabilidad.

**ESCORPIO** 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE Normalidad en el plano laboral. Sus relaciones familiares atraviesan un momento de placidez. Hacer gala de comprensión en su vida sentimental allanarà mucho el camino.

**SAGITARIO** 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE Sus perspectivas laborales son excelentes. pero tendrá que estar alerta. Buenas noticias familiares y algún ligero bache en su vida sentimental. Procure mostrarse flexible.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Su falta de concentración en el trabajo puede ser causa de alguna equivocación. Deje de pensar en sus asuntos particulares hasta que disponga de tiempo para ello.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO ▶ Día irregular en su rendimiento laboral. Huya de correr riesgos económicos. En sus relaciones amistosas preste atención a las opiniones ajenas y por la noche procure descansar y relajarse.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO ▶ Hoy recogerá el fruto de su pasada actividad, pero procure no contraer compromisos. Excelentes auspicios para su vida afectiva, pero evite mezclar negocios y amistad.

Servicios | 17 el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

#### El tiempo

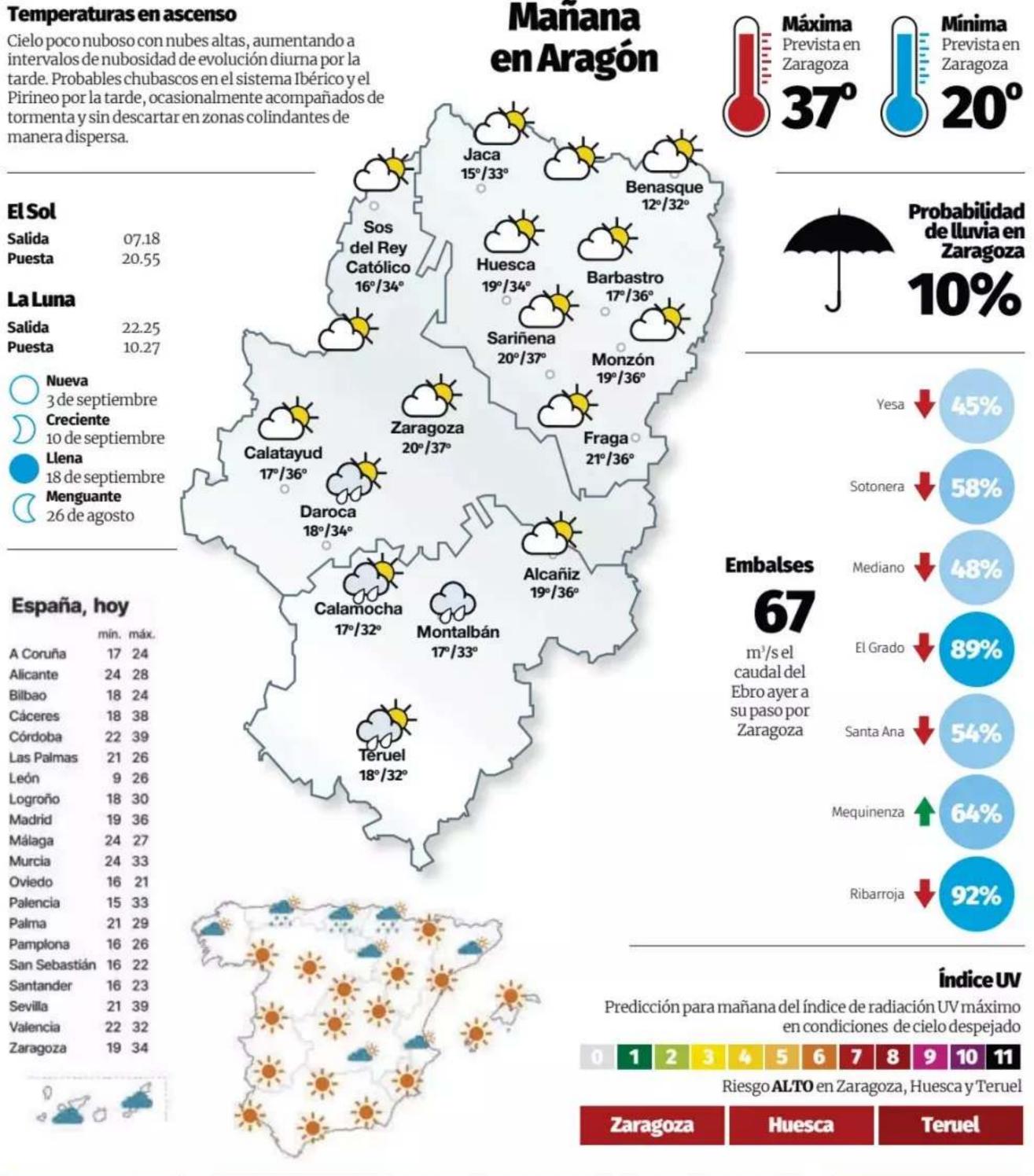

#### Santoral

San Pío X papa San Agatónico y compañeros Santa Basa y sus tres hijos San Bonoso de Antioquía Santa Ciriaca de Roma San Cuadrado de Útica San Euprepio de Verona San José Dang Dinh Viên San Luxorio de Cerdeña San Maximiano de Antioquia San Privado gábalo San Sidonio Apolinar

#### **Farmacias**

ZARAGOZA

|                          |              | Padre Claret, 7     |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| De 9:15 a 9:15 h. del di | a siguiente: | CASETAS             |
| AVENIDA CATALUÑA         |              | Ctra. Logroño, km   |
| Avda. de la Jota, 53-55  | 976470842    | EJEA                |
| CENTRO                   |              | Av. Fern. el Católi |
| Conde de Aranda, 53      | 976432704    | LA ALMUNIA          |
| TORRERO                  |              | Plaza La Paz, 10    |
| Pablo Parellada, 24-26   | 976275370    | TARAZONA            |
| LAS FUENTES              |              | Marrodán, 13        |
|                          |              |                     |

| DELICIAS-MIRALBUENO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Camino del Pilón, 125           | 976335299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Via Hispanidad, 136<br>GRAN VÍA | 976338069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                 | (DESTRUCTION OF THE PROPERTY O |  |  |  |  |  |
| Pº. de Sagasta, 8               | 976226203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

Salvador Minguijon, 58 976423646

| CALATAYUD                |           |
|--------------------------|-----------|
| Padre Claret, 7          | 976881709 |
| CASETAS                  |           |
| Ctra. Logroño, km. 18    | 976774537 |
| EJEA                     |           |
| Av. Fern. el Católico, 1 | 976661105 |
| LA ALMUNIA               |           |
| Plaza La Paz, 10         | 976601075 |
| TARAZONA                 |           |
| Marrodán, 13             | 976644885 |
| UTEBO                    |           |
| Paseo Berbegal, 8        | 976462295 |
| HUESCA                   |           |
| Ramon J. Sender, 1       | 974225298 |
|                          |           |

| BARBASTRO             |           |
|-----------------------|-----------|
| General Ricardos, 47  | 974310998 |
| JACA                  |           |
| Ibón de Estanes, 1    | 974356475 |
| SABIÑÁNIGO            |           |
| Serrablo, 57          | 974480033 |
| TERUEL                |           |
| San Juan, 10          | 978610478 |
| Pl. Carlos Castel, 13 | 978602606 |
| ALCAÑIZ               |           |
| PL Santo Domingo, 4   | 978870889 |
| Avda, Aragón, 75      | 978830006 |
| ANDORRA               |           |
|                       |           |

La Union, 5

978842019

#### Cortes de agua

MANANA

LAS FUENTES: Monasterio de Sigena, Valvanera n.º2 y Salvador Minguijón n.º 22, de 8 a 14 h. (Las Fuentes)

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono 976721550.

#### La suerte

|       | 20/08/2024                            |
|-------|---------------------------------------|
|       | Serie: 020                            |
|       | 18/08/2024                            |
|       | Clave: 6                              |
| ERTAN | ITES EUROS                            |
| 0     | 0,00                                  |
| 1     | 114,434,19                            |
| 25    | 832,25                                |
| 257   | 94,45                                 |
| 1.108 | 25,04                                 |
| ).425 | 8,65                                  |
|       | ERTAN<br>0<br>1<br>25<br>257<br>1.108 |

Súper ONCE 20/08/2024

14.632

139,279

4,74

3,00

Sorteo 5

2+1

2+0

ONCE

13-15-17-19-30-31-32-35-37-44-48-50-51-61-64-65-66-69-74-80

#### Euro Jackpot

Sorteo 20/08/2024 25-28-29-31-33 Soles: 06-12

#### Eurodreams

Sorteo 19/08/2024 06-11-14-17-28-33 S: 05

| Triplex  | 20/08/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 754        |
| Sorteo 2 | 333        |
| Sorteo 3 | 072        |
|          |            |

| 23-25-36-44-45-48<br>ACERTANTES |        | C:17-R:0<br>EUROS |  |
|---------------------------------|--------|-------------------|--|
|                                 |        |                   |  |
| 5+C                             | 1      | 157.336,48        |  |
| 5                               | 79     | 995,80            |  |
| 4                               | 4.627  | 25,50             |  |
| 3                               | 88.363 | 4,00              |  |

20/100/202/

#### Euromillones 20/08/2024

07-10-13-18-26 El millón: ETN54919

Ronoloto

| El mi | llón: FTN54919 | E: 03-12  |
|-------|----------------|-----------|
|       | ACERTANTES     | EUROS     |
| 5+2   | 0              | 0,00      |
| 5+1   | 8              | 71,422,42 |
| 5+0   | 17             | 7.855,34  |
| 4+2   | 50             | 831,89    |
| 4+1   | 1.155          | 66,34     |
| 3+2   | 1.615          | 50,15     |
| 4+0   | 2.802          | 20,31     |
| 2+2   | 19.267         | 14,77     |
| 3+1   | 41.344         | 7,68      |
| 3+0   | 98.103         | 6,03      |
| 1+2   | 90.712         | 7,89      |
| 2+1   | 483.099        | 4,67      |
| 2+0   | 1.152.657      | 3,15      |
|       |                |           |

La Primitiva 19/08/2024 05-07-16-35-37-41 C:04 R: 9 Joker: 5 310 148

|     | ACERTAN' | TES EUROS |
|-----|----------|-----------|
| 5+R | 0        | 0,00      |
| 5   | 0        | 0,00      |
| 5+C | 6        | 23.742,66 |
| 5   | 137      | 1.906,35  |
| 4   | 7.237    | 52,49     |
| 3   | 135.576  | 8,00      |

#### Lotería Nacional

17/08/2024

Primer Premio 61,957 71,998 Segundo Premio 7-8-4

RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### El futuro de la legislatura

## La falta de «mayorías alternativas» calma al Gobierno ante un nuevo curso adverso

La Moncloa relativiza el malestar en el PSOE por el concierto económico para Cataluña y los avisos de Junts respecto a torpedear los Presupuestos Generales • El PP y Vox están más alejados que nunca



Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en la Moncloa el pasado 31 de julio.

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Pedro Sánchez encara una apertura del curso político más complicada de lo habitual para un dirigente
ya de por sí acostumbrado a caminar casi siempre por el alambre. La
reciente investidura de Salvador
Illa como presidente supone un
trascendental «cambio de etapa»,
insisten los socialistas, dejando
atrás una larga década de gobiernos
independentistas. Pero también ha
provocado que se desplacen dos
piezas fundamentales para el Ejecutivo central.

Numerosos barones del PSOE rechazan el concierto económico para Cataluña pactado con ERC a cambio de su apoyo al exministro de Sanidad, en un movimiento crítico dentro del partido que lidera Sánchez mucho más transversal

Feijóo quiere reactivar la labor de desgaste hacia el Ejecutivo tras las vacaciones

que en otras ocasiones. La llegada de Illa a la Generalitat también ha alejado a Junts, con los posconvergentes poniendo obstáculos a la tramitación de los Presupuestos y la Moncloa empezando a interiorizar que es probable que las cuentas públicas del año que viene no estén aprobadas antes del 1 de enero. Y el socio minoritario de la coalición, Sumar, se encuentra más débil y dividido que nunca.

El PP huele la sangre y se dispone a profundizar en la herida. El próximo 6 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo reunirá a todos sus líderes territoriales para organizar la ofensiva contra el cupo catalán, en una iniciativa que busca avivar el conflicto interno en el PSOE. Los conservadores también han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta del acuerdo fiscal con los republicanos y la visita a Barcelona y posterior fuga de Carles Puigdemont.

#### Rechazo al avance electoral

Si no logra sacar adelante los Presupuestos, los populares aseguran que el presidente estará «hundido» y no tendrá más remedio que dar por finalizada la legislatura, marcada hasta ahora por la sequía legislativa, y convocar elecciones generales. Como muy tarde, a principios de 2026. Pero en la Moncloa rechazan de plano este vaticinio. El peligro de un anticipo de los comicios quedó despejado con las elecciones europeas del 9 de junio, cuando el PP obtuvo dos escaños y cuatro puntos más que el PSOE, pero se quedó muy lejos del objetivo que se había trazado Núñez Feijóo. El mandato de Sánchez, aseguran sus colaboradores, será de cuatro años y llegará hasta finales de 2027. Por muy adversa que sea la coyuntura, continúan, el jefe del Ejecutivo se mantendrá hasta entonces en la Moncloa. No hay «ninguna mayoría alternativa» a la que él construyó a mediados del pasado noviembre, con el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria alcanzando los 179 votos en el Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, insisten los colaboradores de Sánchez, el PP y Vox se encuentran más alejados que nunca después de que el reparto entre territorios de menores migrantes no acompañados hiciera que la formación ultra saliese de las coaliciones que compartía con los conservadores en varias comunidades. Santiago Abascal ha ceñido esta brecha a las autonomías y no al Congreso, pero en cualquier caso Feijóo y él solo reúnen allí 170 escaños, seis por debajo de la mayoría absoluta. Y por mucho que Puigdemont haya amenazado con la idea de que sus siete diputados podrían llegar a apoyar una hipotética moción de censura de la derecha contra Sánchez, esa posibilidad, dicen en la Moncloa, está «completa-

#### Fuentes socialistas dan por seguro que Sánchez agotará la legislatura aunque no sin obstáculos

mente descartada» por parte de los posconvergentes.

A partir de aquí, el Gobierno no se atreve a anticipar qué puede acabar pasando a corto plazo con los Presupuestos. El grupo parlamentario más reacio al apoyo es Junts, con mucha diferencia, y su disposición a negociar ahora mismo pasa por horas muy bajas. El partido independentista ya unió sus votos al PPyVox a finales de julio para tumbar la senda de déficit presentada por el Gobierno, paso previo a la elaboración de las cuentas públicas. Fue un síntoma claro de su creciente distancia con la Moncloa, a raíz de la investidura de Illa y la controvertida decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont.

Pero los posconvergentes no cierran la puerta. Al contrario. El PSOE y Junts se han emplazado a celebrar una reunión en septiembre, probablemente en Ginebra (Suiza). Allí los socialistas podrán tomar la temperatura del partido independentista. Sin embargo, y ante la probabilidad de que no logren atar su respaldo, el Gobierno ya empieza a desplegar la tesis de que continuar con los actuales Presupuestos (los de 2022, ya prorrogados este año) no sería tan «grave» porque son lo suficientemente «expansivos» como para que se puedan aplicar sin excesivos problemas al próximo año. ■

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

#### Drama humanitario

## Sánchez y Clavijo abordarán el viernes en La Palma la crisis migratoria

El PP registra en el Congreso una proposición no de ley para pedir el refuerzo de los agentes en las fronteras y en los países de origen

RUBÉN ACOSTA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Las Palmas / Madrid

El jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirán este viernes en La Palma, 12 días después de la llegada del primero a Lanzarote para pasar sus vacaciones en la residencia de La Mareta. El encuentro llegará tras las insistentes peticiones al respecto por parte del Ejecutivo regional. La crisis migratoria será el tema central de la conversación, aunque también el Gobierno autonómico quiere poner sobre la mesa otros asuntos pendientes como son la agenda canaria o los Presupuestos del Estado de 2025.

El gabinete de la Moncloa se puso en contacto ayer con Presidencia del Gobierno para cerrar una reunión a raíz de una visita que va a realizar Sánchez a la isla de La Palma el viernes. Clavijo entiende que este encuentro no debe ser «coloquial», sino «formal» para tratar asuntos de trascendencia y prioritarios para Canarias. El primero de ellos será la emergencia humanitaria en la que se encuentran las islas por el desbordamiento que sufren en cuanto a la acogida de menores no acompañados. «Esto lo normaliza todo. Estoy encantado porque en el seno de la normalidad de un presidente del Gobierno de España y otro de una comunidad autónoma podamos tener esa charla», dijo Clavijo.

El presidente del Gobierno llegó a Lanzarote el pasado día 12 por quinto año consecutivo para pasar unos días de descanso en la residencia de La Mareta. Desde ese momento tanto el Gobierno canario como los partidos que lo conforman —Coalición Canaria y el PP— han insistido en la necesidad de un encuentro entre ambos.

#### Las próximas llegadas

El jefe del Ejecutivo regional, que se reunió ayer con las 10 organizaciones y oenegés que gestionan los centros de menores migrantes en las islas, advirtió de que las previsiones más optimistas estiman en unos 3.000 los menores que pueden llegar los próximos meses a las costas canarias, mientras que los

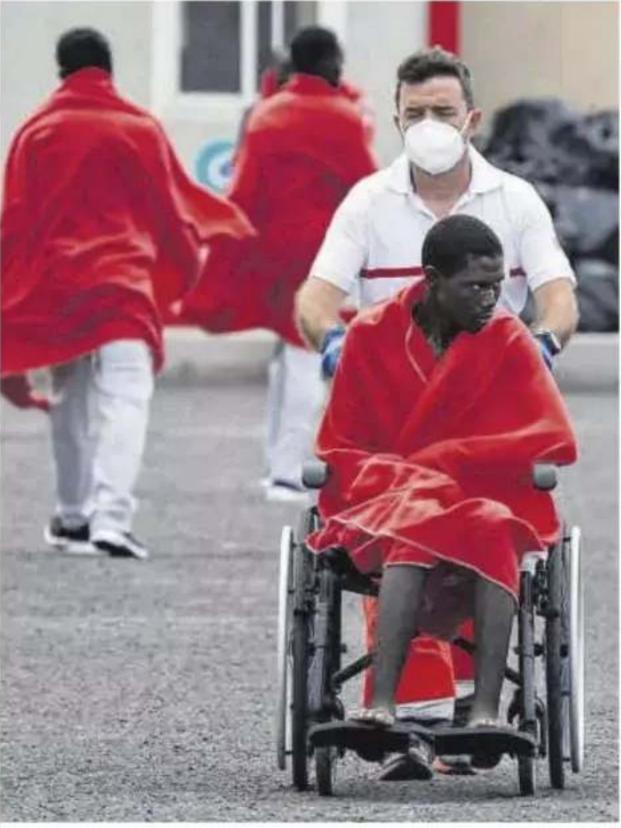

Inmigrantes rescatados ayer de un cayuco en el que viajaban 73 personas, que fueron trasladados al puerto de La Restinga, en El Hierro.

más pesimistas elevan la cifra hasta los 8.000, en la línea de lo ocurrido entre septiembre y diciembre del año pasado.

Las exigencias populares se incluyen en una proposición no de ley que registraron ayer en el Congreso. El decálogo de medidas co-

El Gobierno canario ha reclamado que la próxima semana se apruebe el decreto migratorio que permitiría el traslado de los jóvenes a otras comunidades, a lo que el PP se opone si no se incluye su plan migratorio. «La modificación de la ley de extranjería lo único que planteaba era que el Gobierno cogía a los menores de Canarias y los repartía entre las distintas comunidades. Ahí acababan sus obligaciones», señaló la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Alós.

cluyen en una proposición no de ley que registraron ayer en el Congreso. El decálogo de medidas comienza con la exigencia de «mejorar el control y la protección de las fronteras españolas», incrementando el número de efectivos y dotándolos de más recursos. E incluye el despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los países de origen y de tránsito para cooperar en la desarticulación de las mafias, y mejorar los acuerdos con Marruecos, Senegal o Mauritania para estrechar la «colaboración en el control de los flujos migratorios».

Antonio Sempere / Europa Press

#### Cargo en Badajoz

#### El hermano de Sánchez, contra la incautación de correos en la Diputación

CRISTINA GALLARDO Madrid

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado sendos escritos en los que rechaza las últimas decisiones de la jueza Beatriz Biedma, que le investiga por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con el puesto de trabajo que desarrolla en la Diputación de Badajoz. Por una parte, se opone a la personación de Liberum, una asociación que se describe como impulsora de iniciativas en pro de los derechos hurtados a los ciudadanos durante la pandemia de covid; además, se adhiere al recurso presentado por el presidente de la Diputación contra la incautación de correos en sus oficinas. La jueza solicitó todos los correos de diferentes trabajadores de la Diputación entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022, cuando se produjo el de denominación del puesto de trabajo de Sánchez.

La jueza Biedma también ha aceptado la personación de Vox, Manos Limpias y Hazte Oír en esta causa, quienes conforman el grupo de acusaciones populares personadas en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Begona Gomez. ■

#### Presunta corrupción

## El PSOE exige explicaciones a Feijóo por los contratos a sus familiares

Los socialistas piden una comisión que investigue las adjudicaciones millonarias de la Xunta a la hermana y la prima del líder del PP

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

El PSOE quiere colocar los contratos millonarios de la Xunta de Galicia vinculados a familiares de Alberto Núñez Feijóo, un asunto que hasta ahora ocupaba un segundo plano, en el centro del debate político. El pasado viernes, los socialistas anunciaron «medidas» parlamentarias y judiciales frente a este caso de supuesta corrupción. Ayer, su portavoz en el Congreso, Patxi López, exigió explicaciones al líder del PP y expresidente de la comunidad autónoma. Según los socialistas, que aquí se hacen eco de diversas informaciones del diario *Público*, la Xunta ha adjudicado al grupo empresarial Eulen, en el que la hermana de Feijóo es la directiva para Galicia, contratos por valor de 54 millones de euros. De estos, 37 durante el periodo en el que el actual líder de los conservadores fue mandatario autonómico; los 17 restantes, con su sucesor, Alfonso Rueda, al frente. Pero los vínculos familiares no acaban aquí. El PSOE asegura que casi cuatro millones de euros de estos contratos fueron tramitados por la prima de Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, exgerente de los hospitales públicos de Santiago y la comarca coruñesa de O Barbanza.

«Si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública», dijo el domingo la portavoz socialista, Esther Peña. «No sabemos nada de esos 54 millones de la Xunta de Galicia, la de antes y la de ahora, que fueron a parar a empresas en las que están los familiares del señor Feijóo», añadió ayer Patxi López, que ha prometido que

el PSOE hará «todo» lo que está en su «mano» para «que esas explicaciones sean públicas».

Pero la capacidad del partido que lidera Pedro Sánchez para que Feijóo y Rueda rindan cuentas en el Parlamento gallego es bastante escasa. El PP revalidó el pasado 18 de febrero su mayoría absoluta en la comunidad. De ahí que el PSOE se plantee trasladar el asunto al Congreso. Aun así, los socialistas gallegos han incidido en la necesidad de que una comisión de investigación en la cámara autonómica intente esclarecer este caso.

«Lo que conocemos nos obliga a preguntarnos si estos contratos han sido decididos en función del interés público o si, en realidad, responden a otro tipo de interés», señaló la secretaria de organización adjunta del PSdeG, Ana Pena. ■

#### La convención demócrata de EEUU

## Los demócratas ven en Harris a la heredera de Obama en la lucha racial

La cita de Chicago expone y subraya la diversidad de un partido que celebra el progreso y la oportunidad que representa la candidatura de la vicepresidenta

IDOYA NOAIN Chicago Enviada especial



En 2004, en la convención demócrata en Boston, uno de los momentos más estelares y recordados fue el discurso de un joven senador negro al que entonces pocos en el país conocían, pero que no tardaría en cambiar la historia. Era Barack Obama, que cuatro años más tarde consiguió la nominación del partido y una victoria en las urnas que le convirtió en el primer presidente negro de EEUU.

Aquel fue un hito político y racial en el país, de especial significado para la comunidad negra. Y pavimentó el terreno que ahora, con la candidatura de Kamala Harris, asoma a EEUU a otro avance sin precedentes: la potencial llegada al Despacho Oval no solo de la primera mujer presidenta (algo que Donald Trump truncó para Hillary Clinton), sino también de la primera de color.

«Esperanza», una palabra que fue clave en la primera campaña de Obama, ha vuelto a la boca de todos los demócratas reunidos en la convención en Chicago, donde el expresidente y la exprimera dama, Michelle Obama, eran los oradores principales de la jornada de ayer, que cerraba Doug Emhoff, el esposo de Harris que se convertiría en el primer «caballero». También lo ha hecho otro término que se repite y se palpa: «progreso».

«Para la comunidad negra esto dice cuánto hemos avanzado como nación», explica Willie German Jr., un delegado de Michigan, de 62 años, que fue teniente de alcalde de la ciudad de Muskegon y preside el caucus negro en su condado. «Significa y muestra que EEUU está aceptando un cambio positivo hacia algo mejor. Y reivindica a los que llevamos tiempo defendiendo la diversidad, la igualdad y la inclusión».

Igual que el lunes Biden pasó el testigo de la vieja guardia a Harris y Clinton tendió a la vicepresidenta el puente de género, Obama lo hace en cuestión racial. Y aunque ni el presidente ni la candidata quieren poner el foco en ello, su propia historia como hijos de fa-



El presidente de EEUU y la vicepresidenta y candidata demócrata, el pasado lunes en Chicago.

#### Discurso de despedida

### Biden pasa el testigo a Harris: «Será una presidenta histórica»

En el cierre de la primera jornada de la convención demócrata en Chicago, el presidente Joe Biden ofre-

I. N. Chicago ció un discurso donde consumó el paso del testigo a Kamala Harris, la mujer a la que ya apoyó como candidata presiden-

cial tras renunciar, bajo intensas presiones, a buscar la reelección. El momento era, indudablemente, agridulce para Biden. Desde el fatídico debate con Trump a finales de junio, fue su mismo partido el que le presionó para tirar la toalla, preocupado por el deterioro de su estado y sus capacidades. Pero el lunes lo que le mostraban los miles de delegados e invitados era admiración, aplauso y agradecimiento.

El propio Biden salía al escenario emocionado, forzado a secarse unas lágrimas tras abrazarse a su hija Ashley, que le había presentado poco después de que hablara también la primera dama, Jill Biden. Luego tenía que esperar varios minutos mientras los asistentes le ovacionaban en pie y los carteles de «We love Joe» llenaban el estadio de los Bulls para poder

empezar a hablar.

Lo hacía con dosis de energía que no se le han visto durante meses, tan orgulloso en el repaso en detalle por los logros de su presidencia como duro y constante en los ataques a Trump. Y en esos dos elementos, y en el argumento de «la necesidad de preservar la democracia», enraizaba su decisión de pasar el testigo a Harris, cuya selección como vicepresidenta hace cuatro años definió como «la mejor decisión» de su larga carrera política.

Había también dosis de emoción en un discurso con el inevitable halo de una despedida. Y tomaba prestada la letra de una canción para asegurar: «EEUU, te di lo mejor de mí». A la candidata le dedicó expresamente la parte final del discurso. La definió no solo como una «buena amiga» sino como una política «dura, experimentada y con enorme integridad». «Será una presidenta respetada por líderes mundiales», dijo Biden. «Será una presidenta histórica que ponga su sello en el futuro». Una vez concluida la intervención Harris subió al escenario y los dos se fundieron en un abrazo, rodeados por sus familias. ■

milias mixtas (padre de Kenia y madre blanca de Kansas en el caso de Obama, e inmigrantes de Jamaica y la India en el caso de Harris), y su trayectoria política en un mundo que durante los inicios de ambos seguía dominado por los blancos, es una realidad de representación ineludible.

«Harris muestra lo que este país podría ser y lo que de hecho podríamos representar, cómo podemos crear inclusión y un sentido de pertenencia», dice DeMareo Cooper, un impresionante hombre negro de 45 años que es codirector del Centro de Democracia Popular, una red de más de medio millón de activistas en 51 organizaciones afiliadas en 35 estados y Puerto Rico. «Las jóvenes mujeres negras, mis sobrinas, las niñas, van a ver a una presidenta y hará lo mismo que Obama hizo para mis sobrinos, para mi hijo, para los hombres jóvenes».

Jacquelyn Martin / AP

Cooper asegura también que esos «jóvenes necesitan ver que las mujeres pueden liderar y todo el mundo necesita saber que la gente negra puede liderar». Y rechaza con contundencia una narrativa que extienden algunos observadores o informaciones de prensa que apunta a que, supuestamente, los hombres negros pueden tener reticencias hacia una mujer de color. «Estamos felices de ver a una hermana nominada», reivindica. «Y en todas las conversaciones que yo tengo con otros hombres negros a Harris se le ve como mejor que Trump: inteligente, capaz, alguien que puede hacer el trabajo».

El activista apela para reforzar su argumentación a su propio caso: «Los hombres negros estamos orientados de forma distinta hacia la noción patriarcal porque muchos de nosotros fuimos criados por madres, no estamos confundidos sobre el poder y las capacidades de las mujeres», dice.

#### Frenar los avances de Trump

Es cierto que Trump está logrando avances entre algunos votantes negros (mayoritariamente hombres), y sus esfuerzos por arañar votos en esa parte del electorado, como en el de los latinos, son evidentes. Pero también es cierto que los votantes negros son los más fieles a los democratas (una fidelidad especialmente pronunciada en el caso de las mujeres). Y desde que Biden decidió renunciar en su intento de reelección y respaldar a Harris los sondeos han mostrado un freno en los avances del republicano.

Mientras una encuesta de The New York Times y Siena College en octubre daba un 22% de apoyo entre votante negros registrados en seis estados bisagra a Trump (que en 2020 consiguió solo el 8% del voto negro), en la más reciente, ya con Harris como candidata, el respaldo al republicano entre el electorado negro caía al 16%. ■

Internacional | 21 el Periódico de Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024

#### Tragedia en Italia

## La guardia costera ve improbable hallar supervivientes del naufragio de Sicilia

Además de al multimillonario Mike Lynch, los buzos buscan al presidente del banco Morgan Stanley International y a otras cuatro personas

LUCAS FONT Londres

La guardia costera italiana sigue trabajando para encontrar a las seis personas desaparecidas en el naufragio de un yate de lujo con bandera británica el pasado lunes frente a las costas de Porticello, en Sicilia. Al menos cinco barcos patrulla y un helicóptero participaron ayer en las labores de búsqueda, mientras los buzos siguen tratando de acceder al interior de la embarcación, situada cerca de 50 metros de profundidad. «Por supuesto, no excluimos que no estén en el interior, pero sabemos que se hundió rápidamente», aseguró el portavoz de la guardia costera, Vincenzo Zagarola, quien reconoció que las posibilidades de que alguno de ellos siga con vida son muy limitadas. «Creemos que todavía están dentro del barco, esa es nuestra dura impresión».

Las labores de rescate se han visto retrasadas por la gran cantidad de objetos que bloquean los accesos, así como por la profundidad a la que se encuentra el barco,

que impide a los buzos permanecer más de 12 minutos bajo el agua. «Los espacios dentro de la embarcación son muy reducidos y si encuentras un obstáculo es muy complicado avanzar, al igual que es muy difícil encontrar rutas alternativas», explicó el jefe de comunicaciones de los servicios de rescate italianos, Luca Cari, a la agencia italiana Ansa. Los bomberos logrado abrir una brecha en el casco del barco, algo que confían les permita acceder a los camarotes y confirmar si los seis desaparecidos están en el interior.

Entre ellos se encuentra el multimillonario británico Mike Lynch, conocido como el «Bill Gates británico» por su implicación en el sector tecnológico a través de la empresa de software Autonomy, que fue vendida en 2011 a la multinacional estadounidense Hewlett Packard por cerca de 10.000 millones de euros. Además de Lynch, se busca a su hija Hannah, de 18 años, así como al presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y a su esposa, Judy Bloomer. Chris Morvillo, un abogado de la firma Clifford Chan-



Tareas de búsqueda de los seis desaparecidos en la costa de Porticello.

ce, también está entre los desapa- personas se encuentran a salvo. recidos, junto a su esposa. Cuatro de ellos cuentan con nacionalidad británica y los otros dos son estadounidenses.

El yate de lujo, bautizado con el nombre de Bayesian, se hundió frente a la costa siciliana poco antes del amanecer del lunes debido a una serie de infortunios, incluida la aparición de una manga marina debido al temporal. A bordo se encontraban 22 personas, entre ellas 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. El cuerpo de una de ellas, el cocinero del barco Recaldo Thomas, fue localizado poco después, mientras que las otras 15

«Nunca había visto un barco de este tamaño hundirse tan rápidamente. En pocos minutos no quedaba nada. Entonces vimos la balsa con los 15 pasajero», explicó a The Guardian Karsten Borner, el capitán del barco que asistió al Bayesian durante el naufragio.

Entre los supervivientes está la esposa de Lynch y propietaria de la embarcación, Angela Bacares, así como una de las socias del multimillonario en la firma Invoke Capital, Charlotte Golunski, quien estaba con su esposo y su hija de un año. Los tres se encontraban en la cubierta del yate lo que les salvó la vida. ■

#### **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN PARÍS**

### Francia desplegará a 25.000 policías en los Juegos Paralímpicos

Los funcionarios se unirán a 10.000 agentes de seguridad privada en una competición que se inaugurará el próximo miércoles

LETICIA FUENTES Paris

París se prepara para los Juegos Paralímpicos, del 28 de agosto al 8 de septiembre, y la seguridad está de nuevo en el punto de mira. Ayer el ministro del Interior en funciones,

Gérald Darmanin, detalló el protocolo que se llevará a cabo y que contará con más de 25.000 agentes de policías y gendarmes y 10.000 agentes de seguridad privada. Además, contará con el apoyo de fuerzas de seguridad extranjeras procedentes de países como Chile, Finlandia, Catar y España.

Ya en los Juegos Olímpicos, España contribuyó con más de 300 policías nacionales y guardia civiles voluntarios.

El relevo de la antorcha, que comenzará en Francia el 25 de agosto, incluirá 12 desfiles y recorrerá 33 departamentos de Francia, «en cada tramo bajo la autoridad de los

prefectos departamentales», insistió el ministro en funciones. «Contaremos además con el apoyo de las tres fuerzas de intervención de élite, con 300 efectivos, y 10.000 agentes de seguridad privada», explicó Darmanin, quien precisó que las autoridades no han identificado, por el momento, «una amenaza precisa» dirigida a estos Paralímpicos.

La presencia de Israel en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos ha elevado la tensión tanto dentro como fuera de las pistas, obligando al Gobierno francés a reforzar la seguridad de los atletas israelís tras recibir preocupantes amenazas que «no se toman a la ligera».

«La seguridad será garantizada del mismo modo que en los Juegos Olímpicos», indicó Darmanín. En la ciudad esperan para la ocasión cuatro millones de turistas.

#### A los 99 años

Salvatore Cavalli / AP

#### Condenada una exsecretaria nazi por complicidad con 10.505 muertes

GEMMA CASADEVALL Berlin

Mecanografiar las actas, cursar pedidos de gas letal, llevar el registro de muertos y escribir cartas de un campo de concentración es incurrir en complicidad en la maquinaria del aparato de exterminio nazi. No importa que la condena se confirme cuando la persona procesada tiene ya 99 años y que los hechos imputados fueran cometidos cuando tenía 18 años: el asesinato no prescribe y los crímenes del nazismo, tampoco.

Bajo estas premisas, el Tribunal Supremo alemán refrendó la

Christian Charisius /AP



Irmgard Furchner.

condena a dos años de libertad vigilada contra Irmgard Furchner por complicidad en la muerte de 10.505 presos del campo de Stutthof, en la Polonia ocupada. Es una condena ajustada al Código Penal para menores, puesto que la ahora imputada no había alcanzado entonces la mayoría de edad. Es la primera condena en firme contra personal civil empleado en un campo nazi. El suyo era uno de los llamados «procesos tardíos» abiertos contra acusados no de participación directa en los asesinatos del nazismo, sino de complicidad en ellos. Llevan implícitos un mensaje contra el revisionismo neonazi, con unas sentencias simbólicas, pero de gran relevancia para las víctimas o sus sucesores. Cada uno de esos juicios han generado polémica, porque sus detractores los ven como una tortura inhumana para en este caso una mujer casi centenaria, que no llegan a ingresar en prisión, por razones de edad. ■

22 | Internacional Miércoles, 21 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### El conflicto de Oriente Próximo

## Israel asegura haber recuperado los cuerpos de otros seis rehenes de Gaza

Los familiares de los secuestrados acusan al Gobierno de Netanyahu de abandonarlos a su suerte • Blinken aterriza en Egipto en busca de un alto el fuego

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS Barcelona

Los cadáveres de seis israelís secuestrados por Hamás el 7 de octubre vuelven a casa para recibir sepultura. Ayer el Ejército israelí recuperó los cuerpos de seis hombres en los túneles del área de Jan Yunis en el sur del enclave. De cinco de ellos - Chaim Peri, Yoram Metzger, Alex Dancyg, Nadav Popplewell y Yagev Buchshtab - se conocía que habían muerto en cautiverio, igual que otra treintena de rehenes, pero Abraham Munder se creía que seguía con vida hasta la operación de rescate de ayer. Los familiares de los rehenes, todos ellos fallecidos mientras estaban retenidos en Gaza, acusan al Gobierno de abandonarlos a su suerte y piden la liberación urgente del centenar de cautivos restantes. Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, siguió su viaje a la región haciendo parada en Egipto para conseguir el ansiado alto el fuego. «El Estado de Israel seguirá ha-



Alex Dancyg, Nadav Popplewell, Chaim Per, Yoram Metzger, Yagev Buchshtab y Abraham Munder.

ciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a todos nuestros secuestrados, vivos y muertos», dijo en un comunicado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. El líder hebreo agradeció la «valentía y acción decidida» de los soldados del Ejército y agentes del Shin Bet, que participaron en la operación, y envió su «sentido pésame» a las familias. Durante la retirada de los cuerpos, no se produjeron combates. Según la evaluación de los funcionarios de defensa israelís, los rehenes perdieron la vida en el túnel donde se encontraron sus cuerpos y es posible que sus captores huyeran tras los ataques y dejaran los restos allí.

No se descarta que la causa de la muerte fueran las agresiones de su propio país o la falta de atención médica por el bloqueo impuesto por el Estado hebreo. «La devastadora noticia sobre el asesinato de Abraham Munder es una prueba más de la urgencia de finalizar e implementar el acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes», dijo el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado. «Abraham fue capturado vivo y soportó un cautiverio agonizante junto a sus seres queridos, debería haber regresado vivo a casa con su familia», subrayaron, recordando que su mujer, su hija y su nieto retornaron a Israel como parte de la tregua en noviembre.

El lunes, los líderes israelís se reunieron con Blinken, en su noveno viaje a la región desde el inicio de la guerra. Un día después, el alto funcionario estadounidense aterrizó en Egipto para reunirse con parte de los equipos mediadores en las negociaciones para un alto el fuego. ■

Marcelo García / Efe

#### Crisis en Venezuela

## Maduro se jacta de tener el control antes del fallo sobre las elecciones

«Las cosas están encaminadas», afirma el mandatario a la espera de que el Supremo valide su victoria en las urnas

ABEL GILBERT Buenos Aires

«Las cosas están encaminadas y la paz triunfante». Nicolás Maduro está convencido de que permanecerá en el Palacio de Miraflores hasta 2030. Ni las movilizaciones opositoras ni las presiones internacionales parecen perturbarlo. El presidente espera en las próximas horas que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) valide el resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó su victoria en los co-

micios del 28 de julio. Brasil, Colombia, Chile, EEUU y la UE han reclamado sin suerte que se presenten las actas que acreditan ese triunfo. El antimadurismo sostiene que ha sido Edmundo González Urrutia el vencedor de la contienda. Maduro se permite incluso la mofa. Sostuvo que González Urrutia, a quien ha llamado «inmundo», está «escondido» y «deprimido» por lo que sucede. Mientras, el fiscal general Tarek Willam Saab anunció que imputará por «homicidio» a María Corina Machado, la líder de la oposición y

propiciadora de las manifestaciones callejeras.

Durante su programa televisivo de los lunes, Maduro, con el tono de un predicador religioso, aseguró: «El amor está avanzando y los venezolanos se siguen integrando, pensando en futuro». Pero a la vez, se permitió la jactancia y sostuvo que desde enero de 2019, cuando el entonces diputado Juan Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» con el respaldo enfático de Donald Trump y algunos países de la UE y la región, la oposición no experimentaba un fracaso tan



Nicolás Maduro, ayer en Caracas.

grande como el de los últimos días. A la vez advirtió que tendrá «cero tolerancia» con el «fascismo». Para Maduro, el que impugna los resultados electorales es un simple seguidor de Benito Mussolini y multimillonarios como Elon Musk.

Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) «la presunción de inocencia, esa garantía del debido proceso y del derecho a la libertad, no existe en Venezuela para quienes asumen posiciones disidentes». Unas 2.400 personas han sido arrestadas y han muerto 25 tras las protestas derivadas del malestar con los resultados electorales. ■ el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024 Publicidad | 23

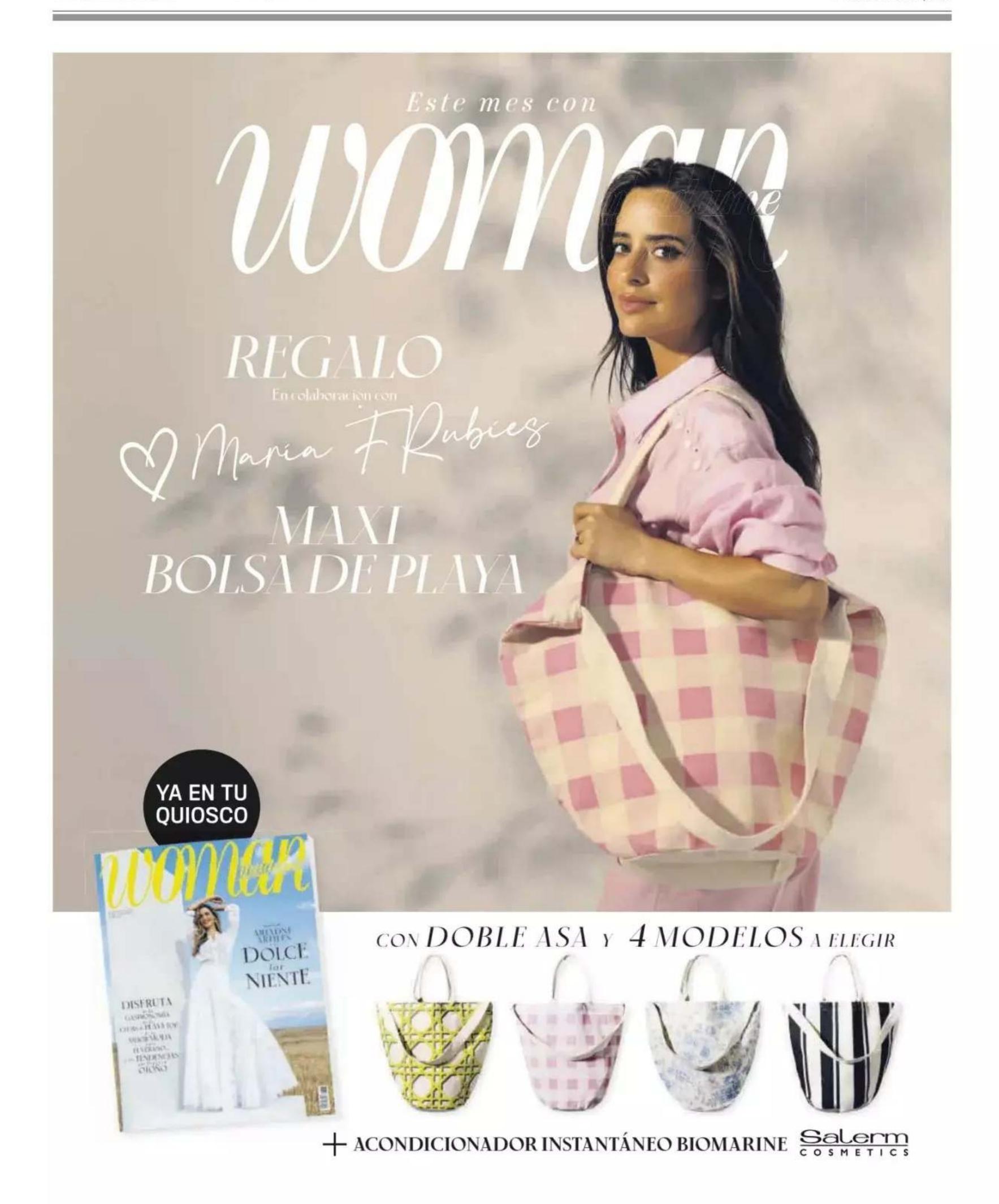

Liesa Johannssen / Bloomberg

#### Autonomía estratégica de Europa

## Bruselas autoriza una ayuda alemana de 5.000 millones para fabricar chips

Von der Leyen amadrina la planta de TSMC en Dresde para reducir la dependencia de tecnología china • Se estiman 110.000 millones de inversión

GEMMA CASADEVALL Berlin

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Olaf Scholz, dieron ayer el paletazo inaugural a la construcción de la fábrica de microchips del coloso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, considerado clave en la pugna por el dominio tecnológico frente a China. Quedará emplazada en la ciudad alemana de Dresde, en el este de Alemania, y será una especie de buque insignia del plan para el avance en Europa de un sector crucial.

«El mayor productor de microchips del mundo viene a nuestro continente», proclamó Von der Leyen, en su saludo de bienvenida a TSMC. El simbólico inicio de la construcción de la fábrica se produce un año después de que Taipei anunciara una inversión de 10.000 millones de euros en ese proyecto. La matriz taiwanesa tendrá una participación del 70%, mientras que el resto se repartirá entre las alemanas Bosch e Infineon, así como la neerlandesa NXP, las tres con filiales en Dresde.

La visita de Von der Leyen coincidió con el anuncio de la aprobación por parte de Bruselas de la ayuda pública de 5.000 millones de euros que aportará el Gobierno alemán al proyecto, bautizado como European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC).

#### Participación de 70 empresas

La fábrica en Dresde forma parte de la estrategia de la CE para activar el sector en Europa. Para Von der Leyen es un plan «revolucionario», cuya plasmación toma forma con esa fábrica. Está enmarcada en el plan de 110.000 millones de euros entre inversión pública y privada, anclado en la llamada Ley de chips aprobada hace dos años. Su propósito es aumentar la producción europea de semiconductores hasta el 20% de la capacidad mundial para 2030.

Participan en esta estrategia europea unas 70 empresas, repartidas por 19 países miembros, entre los que Alemania quiere actuar de columna vertebral. Su ministro de



Ursula Von der Leyen, a la izquierda, C.C. Wei, y Olaf Scholz, ayer.

#### **Importaciones**

#### Arancel del 9% para los Tesla de China

La lucha de la UE contra los subsidios de China a los fabricantes de automóviles eléctricos salpica a la norteamericana Tesla. La CE fijará un arancel del 9% para los coches producidos en territorio chino por la compañía propiedad del multimillonario Elon Musk, según consta en el borrador de la propuesta final que publicaron ayer las autoridades comunitarias. En el

documento se prevén tarifas algo inferiores a las que se barajaban inicialmente para fabricantes chinos como BYD, Geely o SAIC y se propone que los aranceles no sean aplicados de forma retroactiva.

Si los Estados miembros dan la luz verde, los aranceles se impondrán una vez publicados en el Boletín Oficial de la Unión Europea.

#### Consumo

#### El Gobierno prevé prohibir las llamadas indeseadas de las eléctricas

El Gobierno pretende que las

**EL PERIÓDICO** Madrid

comercializadoras de electricidad no puedan seguir llamando por teléfono para ofertar sus servicios de forma masiva e indiscriminada. Así aparece recogido en el proyecto de reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica que el Ministerio para la Transición Ecológica puso en audiencia pública el 31 de julio para que los interesados puedan presentarle sus comentarios hasta el 13 de septiembre. El Ejecutivo quiere evitar los abusos de estas compañías, que han sido objeto de numerosas reclamaciones por realizar llamadas no deseadas o engañosas, según ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la

> A finales de abril, la CNMC pidió al Ejecutivo que adoptase esta medida dentro de su informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad. El organismo presidido por Cani Fernández argumentó que la ley general de telecomunicaciones de 2022, vigente desde junio de 2023, establece el derecho de los usuarios a «no recibir llamadas no deseadas, con una serie de excepciones». Es decir, a menos que el consumidor otorgue su consentimiento para ello, este no debería recibir comunicaciones telefónicas comerciales de ningún tipo. «Sin embargo, en la CNMC se vienen registrando numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadores, sin que el consumidor haya dado su consentimiento a recibir estas llamadas, y que pueden ocasionar contrataciones del suministro con deficiencias o sin un consentimiento informado del consumidor», denunció.

Competencia (CNMC).

«Con el fin de evitar estas malas prácticas para la captación de clientes se propone prohibir la contratación telefónica, excepto cuando la llamada es iniciada o solicitada por el consumidor», propuso la institución y ha aceptado el Gobierno. ■

Economía y Protección del Clima, el verde Robert Habeck, destacó el «potencial innovador» que supone la fábrica de Dresde, de la que a partir de 2029 deben salir medio millón de chips al año.

Europa lucha por disponer de una producción autónoma de un sector clave para la producción de objetos de uso diario ya imprescindible, desde telefonía móvil a vehículos, la inteligencia artificial y el conjunto de la transición energética. Taiwán lidera el sector, pero los temores a una invasión por parte de China ha disparado la carrera hacia esa autonomía europea. La tensión entre el gigante asiático y Taipei es una cuestión de primer orden en la geopolítica internacional. TSMC es la empresa puntera con la que Taiwán controla hasta ahora el sector.

Más allá de la importancia para Europa de la nueva planta, a escala alemana hay un gran interés incluso político en un proyecto que generará 2.000 empleos directos. La fuerte inversión pública y privada en la región hace que se hable de un Silicon Saxony, en alusión a Sajonia. Se estima que, en 2030, el conjunto del sector puede emplear en ese land a 100.000 personas.

#### Próximas elecciones

Dresde es la capital de Sajonia, donde el primero de septiembre se celebran unas elecciones regionales que se prevén muy duras para la coalición de Scholz entre socialdemócratas, verdes y liberales. Los sondeos apuntan a que tanto en ese land como en el de Turingia, también en el este alemán, se impondrá como primera fuerza la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). A los tres partidos de la coalición de Scholz se les sitúa en la cuerda floja del 5%, mínimo para obtener escaños.

La esperanza de rescate frente al auge ultra está, en lo que concierne a Sajonia, en la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Von der Leyen. El primer ministro regional Michael Kretschmer representa la lucha desde la CDU por contener el empuje ultra. Su presencia ayer en el acto inaugural, junto a Von der Leyen, el canciller y el jefe de TSMC, C.C. Wei, tiene su propia lectura política, a escala alemana.■

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024 Publicidad 25

Gourmet



el Periódico



Tres grandes blancos para disfrutar del verano y para compartir con la mejor gastronomía. Un Gran Vino de Rueda de uva verdejo, un albariño de viñedo emparrado y una verdil, variedad redescubierta para tu deleite.

Gran Vino de Rueda

De Alberto 80 Aniversario 2021

DO Rueda

100% verdejo

El proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Viña Caeira Albariño 2022 DO Rías Baixas

100% albariño

Una variedad singular recuperada

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022

DO Valencia

100% verdil



#### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes

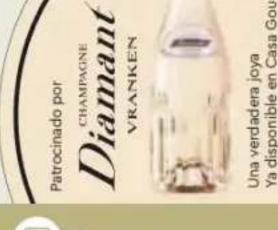









#### La juventud y el mercado laboral

Desde 2019, el número de jóvenes de 16 a 24 años que compagina empleo y formación ha aumentado en España más de ocho puntos y actualmente son ya uno de cada tres (34,1%). Las mujeres están más predispuestas.

## De los ninis a los sisis

OLGA PEREDA Madrid

En España, el 17% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 ni estudian ni trabajan, según reveló el año pasado el estudio de la OCDE sobre educación Education at Glance (Panorama de la Educación), que precisó que más de la mitad están intentado encontrar (sin éxito) un empleo. Son los popularmente conocidos como nínis, un colectivo que está asociado no solo con menores tasas de ocupación y salarios sino también con una salud mental baja y exclusión social. Frente a esta generación cuya cifra permanece estancada en España desde 2018 - se sitúa otra que va en aumento. Son los bautizados como sisis, jóvenes que sí estudian y sí trabajan.

El último informe del Consejo de la Juventud de España (CJE) sobre la emancipación —presentado recientemente en Madrid con datos de 2023— revela que los sisis con edades entre los 16 y los 29 años superan ya el millón de personas (1.050.012) y suponen el 34,1% de la población trabajadora con esa misma edad. Es decir, uno de cada tres jóvenes que trabajan además estudian. Las mujeres están más predispuestas a compaginar trabajo y formación que los hombres: 38,7% frente a 30%.

El porcentaje de jóvenes sisis crece. En 2022 suponían el 32,9% de los jóvenes con empleo, según el estudio del CJE. La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece datos con más perspectiva que confirman un incremento significativo desde antes de la pandemia hasta ahora, explica Samuel Bentolila, investigador y profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Desde 2019 hasta 2024, el número de jóvenes con edades entre 16 y 24 años que trabajan y estudian ha crecido ocho puntos y medio. Mientras, en el segmento de edad de 25 a 29 años el aumento es de siete puntos. «Sin embargo, proporcionalmente, es más relevante el crecimiento en la segunda franja de edad», puntualiza el docente, que califica de «buena noticia» el crecimiento de los sisis, especialmente por el con-

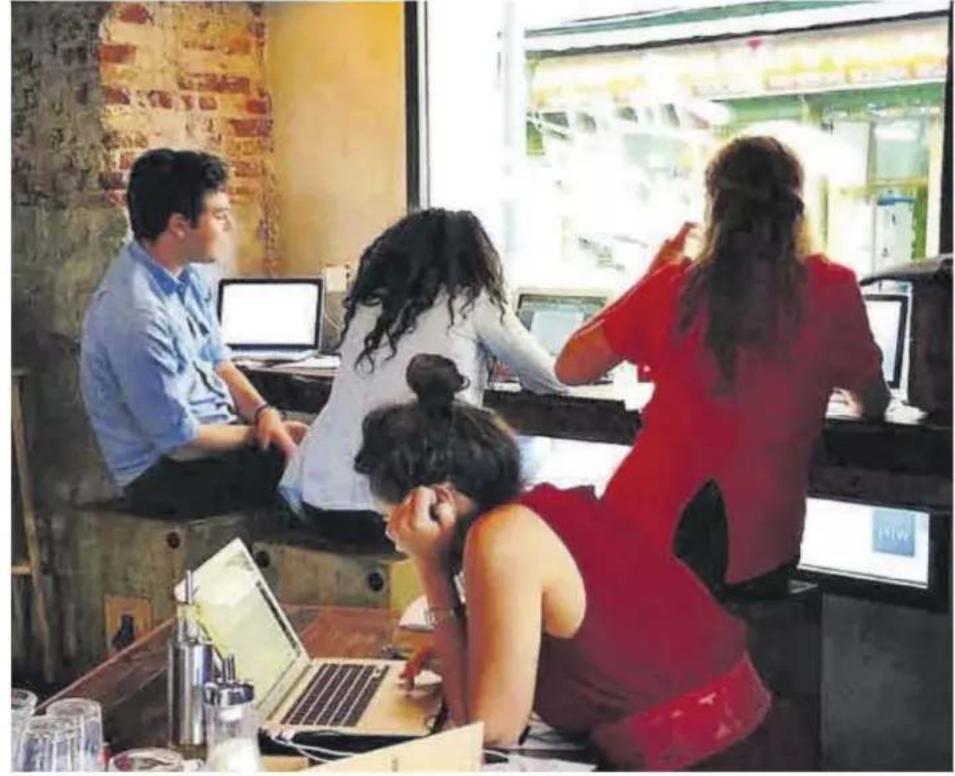

Cuatro jóvenes consultan sus ordenadores en un bar.

texto educativo y laboral de España.

El término sisi nació hace unos años en el seno del CJE, plataforma que agrupa a más de 60 entidades juveniles. Hartos de ver cómo se menospreciaba a los jóvenes con el término nini, especialmente a raíz de la crisis económica de 2008, los miembros del CJE decidieron combatir esa realidad con otra, la de los jóvenes que sí estudian y sí trabajan. «Todo el mundo habla con condescendencia de los ninis. Como si no hubiera otro tipo de joven», explica la actual presidenta del CJE, Andrea Henry.

El porcentaje de ninis en España solo está superado por el registrado en Colombia (28%), Chile (26%), Brasil e Italia (ambos con el 24%). Las estadísticas de la OCDE revelan que los territorios con menores porcentajes de jóvenes que ni estudian ni trabajan son Países Bajos (4%), Noruega (7%) y Alemania (8%).

Mientras que los ninis siguen siendo mantenidos por sus familias, con el esfuerzo económico que

#### Lamentablemente, la mayoría de estos trabajos son precarios y por necesidad

conlleva y la desesperación que puede provocar en los progenitores, los sisis no dependen de las arcas del hogar familiar. ¿Estamos delante de una buena noticia? Sí, pero el CJE puntualiza que también hay una parte problemática.

«Trabajar y seguir estudiando demuestra que la juventud tiene inquietudes académicas, y eso está muy bien. Es positivo para el país. Ahora bien, los sisis trabajan por necesidad, no les queda otra si quieren pagarse los estudios. Hay familias que no pueden asumir económicamente que una hija se vaya a estudiar a otra comunidad autónoma, así que la solución pasa por ganarse un dinero trabajando. Lamentablemente, la mayoría de estos trabajos no son cualificados,

sino que son en hostelería o en comercios, y no responden a su formación académica. Son trabajos precarizados», denuncia Henry.

#### Sin «trabajos de estudiantes»

La presidenta del CJE mira hacia otros países, como Bélgica o Alemania, donde los student-job (trabajos de estudiantes) están asentados en el mercado laboral y permiten mucha flexibilidad a los jóvenes, por ejemplo, en época de exámenes. «En España no sucede eso. Aquí, el trabajo no se adapta al joven sino que el joven se tiene que adaptar al trabajo. Lógicamente, el rendimiento académico baja porque te falta tiempo para estudiar y descansar», añade.

El pasado mes de junio, un estudio del CJE junto a Intermón Oxfam reveló que los jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente presentan una incidencia del 59% de problemas de salud mental, mientras que aquellos que solo estudian registran un 35% de diagnósticos. «La combinación de responsabilidades laborales y académicas incrementa significativamente el estrés, entre otros trastornos emocionales», concluían los autores.

David Castro

El profesor Bentolila añade que el aumento de los sisis en España supone ya un «cambio estructu-ral». «Sería necesario hacer una investigación sociológica para encontrar las causas», detalla. A priori, la primera explicación es que los jóvenes han visto la necesidad de formarse. «La principal motivación para estudiar mientras estás trabajando es progresar y dar un salto laboral, ya sea tener un contrato indefinido o mejorar el horario o el sueldo», afirma.

A pesar de que muchos puestos pueden no estar relacionados con el campo de estudios, Bentolila precisa que, para estos jóvenes, trabajar implica algo fundamental: desarrollar las habilidades no cognitivas. Por ejemplo, ser puntual, colaborar en equipo, seguir las directrices de la jefatura o tener iniciativa.

#### Subocupación

El informe sobre la emancipación del CJE también hace hincapié en otras dos realidades laborales de la juventud española: la subocupación y la sobrecualificación. La primera se refiere a los jóvenes que tienen empleo pero cuyos contratos (a pesar de tener disponibilidad) son de menos horas que los de otras personas son categorías similares. La subocupación -que se da más entre mujeres que hombres - afecta al 13,2% de la población ocupada entre 16 y 29 años, un porcentaje que ha caído casi dos puntos en un año.

Mientras, la sobrecualificación (tener un puesto de trabajo que requiere un menor nivel de estudios del que pueden acreditar) también va a la baja. Estar sobrecualificado para el empleo afecta al 36,8% de la población ocupada con estudios superiores que no siguen estudiando.

El CJE no solo ha apellidado a los sisis, sino que baraja bautizar a otra nueva generación, los jóvenes que además de trabajar y estudiar son voluntarios en alguna organización social. «Somos muchos», sonríe la presidenta de la organización.

■

Sociedad | 27 el Periódico de Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024

#### Violencia machista

Consternación en Rubí y Castellbisbal por un doble asesinato sin precedentes conocidos. El que fue número dos la Policía Nacional en Cataluña se suicidó ayer tras cometer los crímenes.

## Un mando jubilado de la Policía mata a su ex y a su actual pareja

GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

El comisario jubilado y exnúmero dos de la Policía Nacional en Cataluña, Juan Fortuny de Pedro, mató ayer a tiros a su actual pareja y a su exnovia en las localidades barcelonesas de Rubí y Castellbisbal. Los Mossos d'Esquadra investigan como violencia machista el asesinato de las dos mujeres, un caso del que no se conocen precedentes. Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre mató primero a su exmujer en Rubí y luego a su actual pareja en Castellbisbal, donde el presunto asesino se suicidó.

Fortuny de Pedro, de 66 años, comisario principal jubilado que prácticamente desarrolló su trayectoria profesional en Cataluña, ocupando cargos de responsabilidad en varias unidades, se había retirado del servicio activo en enero del año pasado tras 44 años en el cuerpo. Había sido número 2 de la Policía Nacional en Cataluña como Jefe Regional Operativo en



Los Mossos tapan el acceso de la vivienda de Rubí.

2019.

metió el doble crimen con poco tiempo de diferencia. Ayer, sobre las once y media de la mañana, ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) alertaron de que había una mujer, de unos 60 años, con una herida de bala en la cabeza en un piso de Rubí. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. A la

víctima, que trabajaba en el Ayun-Los Mossos sospechan que co- tamiento de Rubí, la encontró su propia hija, quien avisó a los servicios de emergencia. Al escenario del crimen acudieron agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos, que se ha hecho cargo de las pesquisas, antes de recibir otra trágica noticia relacionada con este crimen.

Casi a la misma hora, la Policía

Redes sociales

La Fiscalía investiga si los bulos del crimen de Toledo son delito de odio

CRISTINA GALLARDO Madrid

La ola de mensajes de odio surgidas tras conocerse el asesinato en Mocejón (Toledo) del pequeño Mateo, de 11 años, ha llamado la atención de la Fiscalía, que estudia la posible trascendencia jurídico penal de estas publicaciones en redes sociales que criminalizan de forma generalizada a personas extranje-

Fuentes del ministerio público confirman que la unidad de delitos de odio analiza el contenido de estos mensajes falsos, dirigidos especialmente contra menores sin referentes familiares en España, con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra los mismos. El pasado julio, Interior informó de que a lo largo del pasado año se investigaron un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3% respecto a 2022.

Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha se refirió ayer «a todos aquellos que aprovechan la desgracia humana, como es en este caso la muerte de un niño para soltar todos sus odios en las redes sociales. A esos sembradores de odio les pido que sean más humanos y se comporten como tal. ¿Se puede ser más miserable?».

Según Tolón, las redes se han convertido en un «vertedero de inmundicia» en el que sectores ultra han tratado de acusar, culpabilizar e insinuar que quienes tenían la responsabilidad de la muerte del niño no eran otros que migrantes que acababan de llegar al municipio toledano, donde residen en un hotel. Por ello, arremetió contra estos «sembradores de odio».

Local de Castellbisbal fue alertada de que en una vivienda de la localidad se encontraban los cadáveres de una mujer y de su expareja, el excomisario de policía. Los cuerpos sin vida los encontró una familiar de la fallecida, quien también alertó al 112. Los Mossos hallaron indicios de que el hombre había disparado contra su expareja y después se había suicidado en otro lugar de la vivienda. Además, relacionaron este crimen con el homicidio de la mujer de Rubí, ya que el presunto asesino era pareja de la fallecida desde inicios de año, tal como constató el juzgado de Rubí que se ha hecho cargo de la investigación.

En el piso de Castellbisbal los investigadores encontraron una pistola con la que presuntamente el sospechoso asesinó a las dos víctimas y se quitó la vida. Los tres cadáveres presentaban heridas en la cabeza compatibles con arma de fuego. Ninguna de las dos mujeres figuraba en el sistema como víctima previa de violencia contra la mujer.

Pere Durán

#### Adiós a la 'Superanciana'

La olotina Maria Branyas, que aceptó ser estudiada por el científico Manuel Esteller, falleció como quería: durmiendo, tranquila y sin dolor.

### La abuela del mundo fallece con 117 años tras ayudar a la ciencia

BRUNA SEGURA / BEATRIZ PÉREZ Gerona / Barcelona

Maria Branyas, la persona más anciana del mundo y la octava más longeva de la historia de la que se

tiene constancia, falleció el lunes a los 117 años. Desde hacía más de 20 años, Branyas vivía en la residencia Santa Maria del Tura de Olot. «María Branyas nos ha dejado», escribió su hija Rosa Moret, de 80 años, en la red X. «Ha muerto como que-

ría: mientras dormía, tranquila y sin dolor», añadía.

Desde el fallecimiento de la monja francesa Lucile Randon, en enero de 2023 cuando tenía 118 años, María era la mujer más veterana del planeta. A partir de ahora lo



Branyas, en el año 2019.Pie

es la japonesa Tomiko Itooka, nacida el 23 de mayo de 1908. Los genes de Maria estaban siendo investigados por el científico Manel Esteller, especialista en el estudio de la longevidad, para descubrir las claves del envejecimiento saludable.■

### Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)



Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y particulares

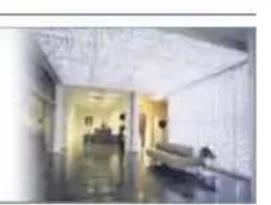

#### Ganadora de la beca de la Casa Velázquez de la DPZ

La aragonesa llevará a cabo una residencia de un curso en la Casa Velázquez de Madrid para trabajar en su nuevo proyecto titulado 'Palabras que hablan', que surgió en su estancia durante cinco meses en la isla caboverdiana de Santiago.

## María Rojas, la artista zaragozana que conecta lenguas y paisajes en sus obras

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

La artista zaragozana María Rojas fue galardonada hace unos días con la beca de artes plásticas y visuales Casa Velázquez, otorgada por la Diputación de Zaragoza. Este reconocimiento, que cuenta con una dotación económica de 15.000 euros, permitirá a Rojas llevar a cabo una residencia de un curso académico en la Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid. Este galardón le da la oportunidad de profundizar en su último proyecto, titulado Palabras que hablan, que como el resto de sus trabajos se mueve entre tres vertientes: la imagen, lo tecnológico y lo tridimensional.

La elección de Palabras que hablan como el proyecto presentado para la beca tiene sus raíces en una experiencia que vivió Rojas durante una estancia en Cabo Verde. «A lo largo de los cinco meses que estuve viviendo en la isla de Santiago, me llamaron la atención las lenguas criollas, conecté mucho con ellas», comenta la zaragozana, quien también señala que el lenguaje es un tema recurrente en su práctica artística, aunque de manera indirecta. Al conocer la cultura caboverdiana, la artista no solo aprendió portugués, sino que también se interesó por las lenguas criollas africanas y la oralidad asociada a estas.

Esta investigación fue la semilla de Palabras que hablan: «Un proyecto que explora la conexión entre el lenguaje, la oralidad y el entorno, con un enfoque especial en la relación entre Cabo Verde y el agua». Precisamente, el agua ha sido un elemento recurrente en su obra y en este proyecto adquiere un nuevo significado. «Es un ente fluido y que transforma, capaz de romper ámbitos y llevarnos a nuevos lugares, lo que me dio una conexión directa con las lenguas orales y la transmisión cultural que se va formando a lo largo del tiempo», detalla Rojas.

#### Una vocación innata

María Rojas tenía «muy claro» desde pequeña que quería dedicarse a la creación. Se formó inicialmente como escultora en Zarago-



La zaragozana María Rojas acaba de ganar la beca de artes plásticas y visuales Casa Velázquez de la Diputación de Zaragoza.



Exposición de la zaragozana en la galería Antonia Puyó.

za, pero ha vivido una evolución artística marcada por su carácter nómada. Tras acabar sus estudios en la Escuela de Arte de Zaragoza, decidió continuar su formación en Bellas Artes en Cuenca. Posteriormente, un año en La Habana resultó ser un punto de inflexión en su itinerario. «En Cuba, los artistas tienen una trayectoria bastante más focalizada y madura desde una edad temprana. Ese año fue fundamental para mí, ya que me ayudó a tomar un camino más maduro en mi carrera», recuerda.

En su regreso a España, su pro-

yecto de fin de carrera ganó un festival de arte, lo que le permitió continuar su formación con un máster y que su trabajo fuera expuesto en diversas galerías. Desde entonces, ha seguido desarrollando su periplo

«Con iniciativas

podemos llevar

nuestro arte fuera

como esta

de Aragón»

artístico con proyectos que han sido expuestos tanto en Zaragoza como en Madrid. Su primera exposición en solitario tuvo lugar hace cinco años en la galería Antonia Puyó de Zaragoza, y su más

reciente, Gelatina y gloss, se expuso en el mismo lugar desde febrero hasta junio de este año.

Sobre la situación artística en Aragón, Rojas destaca «el talento y la potencia» de los artistas de la región. Sin embargo, señala que muchos deben marcharse fuera para continuar desarrollando su carrera. «Con oportunidades como esta beca se nos brinda un momento muy importante para poner en valor nuestro trabajo y llevar el arte de nuestra tierra más allá de nuestras

fronteras»,
comenta. La
zaragozana
tiene planes de
exponer Palabras que hablan
no solo en Cabo Verde, sino
también en
Zaragoza,
continuando
así su cone-

xión con lugares que han influido en su proceso creativo.

Mirando hacia el futuro, Rojas espera que su estancia en la Casa Velázquez le permita no solo desa-rrollar Palabras que hablan, sino también abrir nuevas puertas para explorar y expandir su arte.

el Periódico de Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024

#### Polémica cultural en la capital de la Jacetania

El Imagina Cómic Fest se celebrará del 18 al 20 de octubre. El consistorio ha creado este evento tras retirar su apoyo al Salón Hispano Francés de Cómic, que llevaba cinco años consolidado.

## El Ayuntamiento de Jaca impulsa un nuevo salón dedicado al cómic

EL PERIÓDICO Huesca

El Ayuntamiento de Jaca ha decidido impulsar un nuevo salón dedicado al cómic. Se llamará Imagina Cómic Fest, estará diseñado especialmente para niños y jóvenes, y se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre en la plaza Biscós. La apuesta cultural del nuevo equipo de gobierno del consistorio jaqués se produce pocos meses después de que decidiera retirar su apoyo económico al Salón Hispano Francés de Cómic, que ya llevaba cinco años consolidado en Jaca.

Según comunicó ayer el ayuntamiento, el Imagina Cómic Fest ofrecerá una amplia gama de actividades gratuitas y participativas. Los principales enfoques del festival serán «el cómic, el libro infantil y juvenil, y el libro ilustrado, sin dejar de lado otras disciplinas como la música y el baile».

La concejal delegada de Educación y Juventud, Marta Moreno, presentó ayer el cartel, que destaca por su inspiración en el universo Star Wars, con la Peña Oroel como telón de fondo. «El Imagina Cómic Fest refuerza el compromiso de Jaca con la cultura del cómic y la creatividad», dijo More-



Marta Moreno, concejal delegada de Educación y Juventud, presentó ayer el cartel del Imagina Cómic Fest.

no, que subrayó que el nuevo salón «promete ser muy participativo», siendo el público infantil y juvenil el gran protagonista.

El festival, organizado por el área de Juventud del consistorio jaqués, se desarrollará en la plaza Biscós, con actividades durante todo el día, donde se instalará un Cómic Market. La programación completa se presentará próximamente.

El pasado mes de marzo, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca, formado por PP, Vox y Aragoneses, reconoció que quería «darle la vuelta» al Salón Hispano Francés de Cómic de la localidad, cuya partida directa, de 7.500 euros, había desaparecido de los presupuestos para incluirse de forma genérica en la concejalía de Juventud. La concejala del ramo, Marta Moreno, de Vox, explicó a *Efe* que después de cinco ediciones, se encargó un informe al coordinador de área de Juventud en el que se analizaron las debilidades y fortalezas del evento y que concluyó que era necesario abrirlo hacia todo tipo de públicos.

Para la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC), organizadora del salón Hispano Francés, la decisión se trató a efectos prácticos de una cancelación al haberse retirado el apoyo económico. La AAAC lamentó entonces que se trataba de «una decisión unilateral ya tomada por el consistorio jacetano en base a razones económicas, ya que se ha entendido que el salón no revertía lo suficiente».

#### Cappella Mariana

La música antigua sigue brillando en el Festival en el Camino de Santiago

EL PERIÓDICO Huesca

Ayuntamiento de Jaca

El conjunto vocal Cappella Mariana y el grupo instrumental Constantinople ofrecerán hoy a las 22.30 horas en la Iglesia del Carmen de Jaca un concierto titulado La Odisea de Krystof Harant. La actuación, que se enmarca en la trigésimo tercera edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, está construida sobre una idea de Vojtech Semered y Kiya Tabassian.

El concierto constituye un viaje musical al mundo de Krystof Harant a través de su propia música y de otras músicas mediterráneas, o de carácter oriental, que él pudo escuchar a lo largo de su expedición.

El objetivo de esta colaboración artística entre Cappella Mariana y Constantinopla es presentar todas sus composiciones y presentar a los oyentes su legado literario.

Cappella Mariana es un conjunto vocal especializado en polifonía medieval y renacentista y en el repertorio vocal del Barroco temprano. Por su parte, Constantinople, son conocidos como músicos-inventores y músicos-viajeros, que repiten sus utopías, con Babel como telón de fondo.

Ayuntamiento de Villanúa

#### De jueves a sábado

Los valencianos The Street Foxes, los zaragozanos Jazz Hunters y el proyecto de la cantante Julia Maro componen la programación.

## Villanúa celebra esta semana la segunda edición del ciclo JazzVerano

EL PERIÓDICO Huesca

La localidad oscense de Villanúa celebra esta semana la segunda edición del ciclo JazzVerano, que nació el año pasado con la intención de convertirse en una cita anual para los amantes de este estilo musical. Tras la respuesta de público, el Ayuntamiento de Villanúa ha decidido apostar de nuevo por una programación que reúne a tres grupos que actuarán en la plaza de la Fuente.

Los valencianos The Street Foxes, los zaragozanos Jazz Hunters y el proyecto de la cantante madrileña afincada en Graus, Julia Maro, componen la programación de esta segunda edición. «Lo hemos planteado nuevamente como una programación de jazz accesible a todos los públicos, para que el festival sea una puerta de acceso a este complejo estilo», explicó la con-



Los valencianos The Street Foxes, el año pasado en Villanúa.

cejala de Cultura, Ana Etxabe.

Los conciertos se celebrarán desde mañana jueves y hasta el sábado en la plaza de la Fuente. Todos comenzarán a las 20.00 horas, excepto el que ofrecerá The Street Foxes, que tendrá lugar el viernes, 23, a las 13.00 horas. La banda zaragozana Jazz Hunters ofrecerá el mismo día sus clásicos del gypsy jazz, con versiones de Louis Armstrongo Fats Domino. ■ 30 | Cultura el Periódico de Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024

Antes de conocer a John Cale en 1965 y fundar junto a él uno de los grupos más influyentes de la historia de la música popular de la segunda mitad del siglo XX, The Velvet Underground, Lou Reed se ganaba la vida escribiendo (y a menudo grabando) canciones por encargo para un pequeño sello discográfico de Long Island llamado Pickwick Records, Fue aquel un periodo breve pero fecundo en el que el cantautor neoyorquino aprendió a manejarse en un estudio y del que salieron una docena de singles acreditados casi siempre a bandas y solistas inexistentes: puro exploitation pop concebido para el consumo inmediato que con el tiempo se ha convertido en objeto de gran interés para fans y completistas de Reed. En septiembre, esas grabaciones rudimentarias volverán a ver la luz, convenientemente remasterizadas, reunidas en un disco titulado Why don't you smile now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65.

La publicación de la antología forma parte de un ambicioso proyecto de rescate de la obra inédita y desperdigada del músico fallecido en 2013 emprendido por su viuda, Laurie Anderson, en colaboración con el sello Light In The Attic y el Archivo Lou Reed,

#### Lewis Allan Reed entró a trabajar en Pickwick Records tras graduarse en Lengua Inglesa

depositado en la Biblioteca Pública de Nueva York. Un empeño que hasta la fecha ha dado como fruto la recuperación de unas demos acústicas con el embrión de algunos de los títulos fundamentales del repertorio de The Velvet Underground (Words & Music, May 1965) y la reedición de un álbum de música instrumental para acompañar ejercicios de meditación y tai-chi (Hudson River Wind Meditations).

Why don't you smile now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65 contiene 25 canciones (alguna de ellas nunca publicada) y estará disponible en versión digital y en plataformas de escucha a partir del 27 de septiembre, aunque el disco en formato físico - en un CD sencillo o en doble vinilo, con un libreto con fotos inéditas y textos de Lenny Kaye y Richie Unterberger-no llegará a las tiendas hasta el 4 de octubre.

#### Un empleo conveniente

Lewis Allan Reed entró a trabajar en Pickwick Records poco después de graduarse en Lengua In-

#### Arqueología musical

La antología 'Why don't you smile now' reúne las canciones que el músico escribió entre los años 1964 y 1965 cuando trabajaba como compositor a sueldo en el sello Pickwick Records. Forma parte de un ambicioso proyecto para rescatar su obra inédita y desperdigada.

## El Lou Reed de antes de The Velvet Underground

RAFAEL TAPOUNET Barcelona



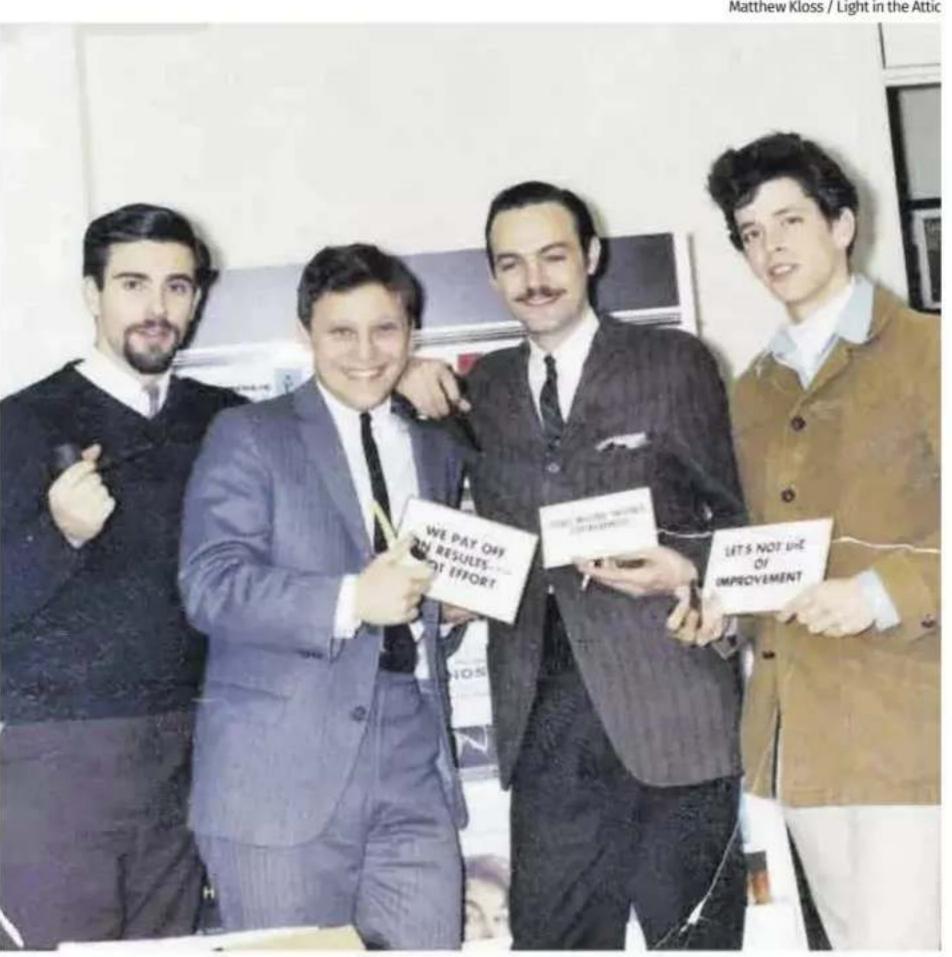

Lou Reed (derecha), junto a otros empleados de Pickwick Records.

glesa en la Universidad de Siracusa. Antes, hizo un par de intentos poco serios de dedicarse al periodismo y al arte dramático, pero la llamada del rock and roll resultaba una tentación demasiado grande ya desde su primera adolescencia (a los 16 años había grabado un single con una composición propia, Leave her for me, junto al gupo de doo-wop The Jades). En sus días de universidad, Reed alternó la escritura creativa con la participación en ignotas bandas de rock del campus (Pasha & The

Una de las canciones que facturó en ese periodo se llamaba 'The ostrich' (El avestruz)

Prophets, The Eldorados...), de manera que lo de componer canciones para Pickwick parecía una salida profesional de lo más conveniente.

Bajo la dirección artística de Terry Phillips, Pickwick Records operaba como una suerte de Brill Building de serie B, con una reducida plantilla de compositores a sueldo que se dedicaban a escribir canciones que remedaban cualquier estilo que estuviera de moda en ese momento -rock and roll, surf, doo-wop, soul,

twist, merseybeat... - para después grabarlas, publicarlas a nombre de un intérprete ficticio y venderlas principalmente en supermercados.

Una de las canciones que Lou Reed facturó en ese periodo de composiciones alimenticias iba a tener una importancia extraordinaria en su carrera. Se llamaba The ostrich (el avestruz), había aparecido acreditada al inexistente grupo The Primitives y era algo así como una parodia de los números asociados a pasos de baile (el twist, el madison, el hully gully, el locomotion, el watusi, el mashed potato...) que hacían furor en aquella época. Por alguna razón, Terry Phillips consideró que la canción tenía posibilidades, así que decidió crear una versión real de The Primitives para promocionarla y reclutó con tal fin a un músico galés de formación clásica y aspecto imponente que procedía de la escena de la música de vanguardia: John Cale.

#### Intercambio de ideas

The ostrich no consiguió, ni de lejos, el impacto que Phillips esperaba, pero sirvió para poner en contacto a Reed y Cale, que muy pronto empezaron a intercambiar ideas musicales. Su primera colaboración fue una canción ti-

#### Reed abandonó el trabajo, dejando como legado esas dos docenas de grabaciones

tulada Why don't you smile now que formó parte del efímero repertorio de The Primitives y que más adelante se publicó como cara B de un single de la banda de Siracusa The All Night Workers (por una vez, este sí era un grupo de verdad). Aunque la interpretación vocal de Otis Smith lleva el tema a un terreno soul, la parte instrumental ya prefigura el sonido que los dos compositores empezarían a desarrollar poco después en The Velvet Underground.

Claro que para que esto último ocurriera, hizo falta que John Cale convenciera a Lou Reed de que estaba perdiendo el tiempo en Pickwick Records, donde sus composiciones más audaces y personales (cosas como l'm waiting for the man y Heroin) eran sistemáticamente vetadas. Finalmente, Reed le hizo caso y abandonó el trabajo, dejando como legado esas dos docenas de grabaciones que ahora se recuperan en esta nueva antología. Lo que vino después es Historia con mayúsculas.■

el Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024 Publicidad 31

nuevo libro de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'











## Los agitados años 10

Gran Archivo Zaragoza Antigua

## Memoria visual de Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN te ofrece un nuevo libro de la colección 'Memoria visual de Zaragoza. Los agitados años 10'.

#### Una obra con más de 300 imágenes comentadas de esta década.

Un recorrido por la ciudad, sus barrios y aspectos de su economía y sociedad en la década de los 10, inquieta época marcada por la crisis del régimen de la segunda restauración borbónica, y el choque entre la industrialización y modernización con una estructura social precaria, agravado por las carestías provocadas por la Gran Guerra.



#### consíguelo ya

en tu punto de venta y en tienda.elperiodicodearagon.com

### el Periódico

Distribución exclusiva en Zaragoza capital y área metropolitana

#### **REAL ZARAGOZA**

S. VALERO Zaragoza

Cumplirá Marc Aguado el año de contrato que le resta en estos momentos en el Real Zaragoza pese al gran interés del Elche, con Eder Sarabia, el entrenador que más partido le ha sacado en aquella cesión de tres temporadas en el Andorra, en fichar al canterano zaragocista. El entomo del futbolista, al que no le desagradaba en absoluto la opción de volver con el técnico vasco, reitera sin tapujos que se queda, que no va a salir y que su segunda temporada en el primer equipo va a ser mejor que la primera para ayudar al Zaragoza a buscar el ascenso a la máxima categoría, el otro gran sueño del jugador. Aguado tenía una buena oferta, en lo económico y en lo deportivo, del Legia Varsovia polaco, pero el centrocampista de la cantera no contempló en ningún momento irse a la Ekstraklasa, a la élite de este país, y descartó desde el principio esa idea. Su futuro pasaba por el Real Zaragoza o por el Elche, pero ya está decidido y estará, salvo giro más que imprevisto, en La Romareda.

Eder Sarabia ha hablado en estas semanas con Marc, en San Pedro del Pinatar sin ir más lejos lo hizo antes del amistoso ante el Elche, y es un jugador al que le tiene una confianza absoluta. De hecho, pidió al Andorra que intentara su fichaje en el verano pasado, cuando el Zaragoza había decidido su regreso y el club del Principado hizo una oferta de traspaso por él, que entre fijo y variables habría rondado el millón de euros, no aceptada en La Romareda. A su marcha del conjunto andorrano, Sarabia dijo que en Marc veía un «pivote para la selección», para bastantes años. El juego que impone el entrenador vasco en sus equipos le viene bien a Aguado, con su capacidad en la salida de balón, además de la buena relación que existe entre ambos.

El Real Zaragoza, sobre todo por parte de Cordero, se ha mostrado inflexible en la negociación y, con una cláusula de ocho millones, ha cogido la sartén por el mango, teniendo en cuenta que el futbolista no ha tenido una propuesta de Primera en España y que las posibilidades económicas del Elche, en la categoría de plata, son mucho menores. Hubo contactos entre clubs y existió la opción de hacer una negociación conjunta en la que entrara Edgar Badía antes de que el portero catalán dejara de ser opción para el Zaragoza ante las dificultades de su salida del Elche.

Eso sí, Cordero nunca aceptó una negociación conjunta y siem-

se auea El entorno de Aguado descarta su salida al Elche ante la posición del Zaragoza, que ve al Caidas jugador muy importante en el proyecto Marc Aguado, antes del partido ante el Cádiz que dio comienzo a la Liga.

pre dejó claro al Elche que Aguado es un futbolista muy importante y que como tal se le valora. «Se cuenta con él al cien por cien y, si no hay una oferta que satisfaga a todas las partes, seguirá con nosotros», dijo el director deportivo a mediados de julio, en la presentación de Bazdar y Calero, mientras que solo una semana antes también expuso un argumento parecido. «A Marc Aguado, cuando volvió de la cesión, ya se le planteó la renovación de su contrato y durante el año se lo hemos propuesto no menos de cuatro o cinco veces. Es un jugador importante para la plantilla. Hay que esperar que él y su representante pongan de su parte», aseveró.

#### Cambios en la medular

Marc, de momento, no tiene la propuesta en firme para renovar encima de la mesa, más allá de los deseos reiterados por parte del Zaragoza de que siga y de la promesa de que esa oferta llegará. No lo ha hecho, por lo que de momento no hay nada por lo que sentarse a hablar en cifras y posibilidades. Ahora mismo, Marc Aguado, de des-

lumbrante partido ante el Cádiz en la medular zaragocista y jugador de confianza para Víctor Fernández, empieza esta temporada con la necesidad de sentarse a negociar su continuidad y con la posibilidad desde el 1 de enero de comprometerse con cualquier otro club al estar en los últimos seis meses de su vínculo. Eso lo dirán los próximos meses, aunque queda dicho que para Cordero es un jugador de futuro importante y lo más normal es que cuando acabe el mercado de verano llegue esa propuesta para renovar.

La medular zaragocista ha vivido en este verano un cambio importante, con las llegadas de Keidi Bare y Gori Gracia y la salida inminente de Jaume Grau con destino a Portugal. Antes, Guti regresó al Elche tras su grave lesión nada más llegar cedido en febrero al Zaragoza y Maikel Mesa fue traspasado al Tenerife. Además, Víctor, con la salida de Jaume Grau, quiere completar la medular con otro centrocampista diferente a lo que hay y de perfil más físico, que abarque más campo por su despliegue y envergadura.

## Alberto Marí, con el mismo problema que Adrián Niño

Baraja no deja salir al punta en el Valencia si no le llegan más refuerzos y Torres no lo hace en el Atlético B al considerar al delantero imprescindible en el filial

S. VALERO Zaragoza

Solicitó a principios de agosto el Real Zaragoza la cesión al Valencia de Alberto Marí y habló con los agentes del delantero para intentar un fichaje que completara la punta de lanza, pero de momento el obstáculo con este futbolista es el mismo que con Adrián Niño, el ariete del Atlético de Madrid también subrayado en rojo por la dirección deportiva zaragocista y por Víctor. En ambos casos, sus entrenadores, por motivos diferentes eso sí, no dan luz verde a su salida y ahora mismo ninguna de las dos operaciones se puede culminar. La idea del Zaragoza es reforzar la línea de arietes con un cuarto punta que se sume a Bazdar, Soberón e Iván Azón, objetivo para el que Niño y Marí son dos opciones preferentes en la agenda de Cordero.

En el caso del valencianista, con posibilidades en Elche, Albacete y Zaragoza, viendo con buenos ojos la opción de La Romareda, Baraja ha frenado por el momento su salida. La razón es que el técnico no se fía de la llegada de refuerzos. Para la punta de lanza cuenta con Rafa Mir, Hugo Duro y Dani Gómez, fichado este verano, además de Marí, con la variante de Diego López, que es fijo de extremo y que puede jugar de segundo punta.

Sin embargo, anda el Valencia tras un extremo todo el verano, sin



Alberto Marí celebra un gol con el Mestalla.

traerlo, y hasta que no llegue Baraja no va a debilitar su ataque, porque siempre juega con dos delanteros. Marí, de 23 años, es más referencia que Niño (20), que tiene más movilidad en el frente de ataque, con más capacidad para caer a

banda o hasta de ocupar una de ellas, mientras que el valencianista es más ariete, con más remate y posee más bagaje en el fútbol profesional, con hasta 21 partidos y dos goles. La idea del Valencia es que salga, pero Baraja quiere que lo

que sí en los de Juan Carlos Cordero, director deportivo. Cordero ya impuso su opinión el curso pasado en su cesión (Escribá prefería a Carlos Martín) porque antepone la fiabilidad, la polivalencia, el carácter y el rendimiento que garantiza Mollejo, con amplia experiencia en Segunda y que en dos temporadas aquí ha ofrecido un buen nivel, con 61 partidos oficiales (59 de Liga) y 8 goles (7), además de ganarse el

ve el momento de buscar una sali-

da definitiva, aunque no se descarta que haya al final un nuevo

hagan antes Castillejo o Cenk, con

los que no cuenta, además de la

necesaria venta del meta Mamar-

dashvili, y sobre todo no está dis-

puesto a perder a un jugador que

considera útil si eso implica mer-

por el momento del Atlético es co-

nocida ya. Fernando Torres, nuevo

técnico del filial y que tuvo al de-

lantero roteño en su etapa juvenil,

en la 22-23, lo considera impres-

cindible y el club no quiere debili-

tar el proyecto rojiblanco en Primera RFEF tras apostar por el en-

trenador que tiene todos los nú-

meros para en un futuro relevar a

Simeone. Así, la negativa de To-

rres, que va a tener un equipo pun-

tero en la categoría de bronce, con

opciones de ascenso, hace inviable

el fichaje de Niño por el momento,

por mucho que Víctor lo considere

un refuerzo de gran valor y el juga-

en otras cesiones desde el Atlético

(Simeone, Mollejo, Valera o

Mouriño), pero no parece que va-

yan a poder mover este caso salvo

cambio de idea del también Niño,

en este caso su apodo de jugador,

Torres. El curso pasado, Adrián dio

el salto al filial rojiblanco en Pri-

mera RFEF anotando ocho tantos.

La Liga en Primera RFEF empieza

este fin de semana y Torres ya de-

jó claro en el último amistoso la

importancia del ariete, que fue ti-

tular y jugó 65 minutos. ■

Las sinergias han sido decisivas

dor esté convencido de venir.

En el caso de Niño la negativa

mar las opciones en ataque.

Mollejo lleva desde mediados de julio entrenando con el filial del Atlético de Madrid, donde tiene dos años más de contrato, hasta 2026, y en los próximos días se resolverá su futuro, con la desvinculación del club colchonero como vía para que después firme por un equipo de Segunda, ya que tiene varias posibilidades, algunas de conjuntos que aspiran al ascenso. Mollejo, tal y como contó este diario, apostaba por esa desvinculación y firmar en propiedad por el Zaragoza porque se ha sentido muy a gusto en la ciudad y en el equipo en estas dos campañas. ■

#### **Sergi Enrich:** «Las últimas semanas hubo cosas que no me gustaron»

S.V. Zaragoza

Sergi Enrich fue presentado por el Huesca y el delantero menorquín dejó claro que antes de cerrarse su cesión al club oscense la sernana pasada se dieron circunstancias en el Real Zaragoza con las que no se sintió bien. «Se sabe más lo que salió en prensa, lo que se filtró que Víctor no contaba conmigo, yo se lo dejé claro que mi prioridad era hacerlo bien y realizar una buena pretemporada, ir a lo mío y así fue. Seguí entrenando bien, ayudando a mis compañeros, tuve minutos, fui a Murcia al stage y a partir de ahí las últimas semanas fueron complicadas, hubo cosas que no me gustaron. Salió la posibilidad de venir aquí y no me lo pensé ni un minuto», aseveró. ■

#### AVS Futebol y Farense, los posibles destinos de Jaume Grau

S.V. Zaragoza

El destino de Jaume Grau está en Portugal si todo va como se espera y en las próximas horas se cierran los últimos flecos de su salida del Real Zaragoza, donde le queda un año de contrato después de llegar en enero de 2022 y con Miguel Torrecilla como director deportivo.

El AVS Futebol, equipo con sede de Vila das Aves y recién ascendido a la Liga Betclic portuguesa, con bastante potencial económico para lo que es el campeonato luso salvo la excepción de los grandes (Oporto, Benfica y Sporting), es el favorito para llevarse al medio valenciano, aunque también está el Farense en la puja, pero con menos posibilidades. La vía que está descartada es la del Estoril, que fue el primer club luso que intentó su fichaje.

## Mollejo no tendrá otra temporada en el Real Zaragoza

Victor no quiere apostar por el atacante del Atlético, que apunta a otro destino en Segunda

S.V. Zaragoza

No habrá tercera etapa en el Real Zaragoza para Mollejo, ya que su

llegada a La Romareda está descartada en estos momentos porque ha prevalecido la opinión de Víctor Fernández y el delantero de La Villa de Don Fadrique no entra en los planes del entrenador, aunpréstamo.

cariño de la grada. Cordero ya llevó en su día a Mollejo al Tenerife, en la temporada 21-22 y el jugador toledano acumula con las dos del Zaragoza hasta 5 cesiones seguidas en la categoría de plata, por lo que ahora 34 Deportes
Miércoles, 21 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### **REAL ZARAGOZA**

#### **TONI MOYA**

#### Centrocampista del Real Zaragoza

Víctor apostó mucho por él en la recta final de la temporada pasada y empezó en Cádiz como suplente en la actual, algo que «parece que no te lo esperas», pero el extremeño quiere mantener en la medular el rol protagonista que logró en el curso anterior. «En Segunda un equipo como el Zaragoza no está para seguir ahí año tras año», proclama, a la par de reconocer que esta campaña estará más caro jugar, porque «hemos dado un salto en el medio y se nota la competencia»

Miguel Angel Gracia

## «El objetivo del Real Zaragoza tiene que ser el máximo, el ascenso»

S. VALERO Zaragoza

#### — 37 partidos disputó el curso pasado, 30 de titular y su mejor momento lo vivió con Víctor, donde jugó de inicio en casi todos los encuentros, pero en Cádiz no tuvo ni un minuto. ¿Qué le dice eso?

— Es algo que parece que no te lo esperas, pero me tocó y hay que aceptarlo. A cada jugador que le pregunte le dirá que quiere jugar siempre y yo no soy una excepción, pero cuando toca no hacerlo hay que apoyar al equipo sabiendo que yo he trabajado bien y que es el míster el que decide. Me queda seguir igual para que el siguiente partido pueda cambiar la situación.

#### — Esos números de su primer año son de un rol de protagonista. ¿Espera mantenerlo esta temporada?

 Sí, claro que sí espero mantenerlo, mi objetivo es jugar el máximo y hacerlo lo mejor posible para ayudar al Zaragoza.

#### - ¿Qué le transmite Víctor?

— Tranquilidad, ante todo. Tras no jugar ante el Cádiz no he hablado con él, pero sé la competencia que hay y acepto lo sucedido, tengo que trabajar más duro si cabe y esperar mi momento.

#### — En el medio han llegado Gori y Keidi Bare y puede hacerlo un jugador más. La competencia sube...

— Hemos fichado a buenos jugadores y se ha dado un salto en el medio, se nota la competencia de todos y eso hace mejor al grupo, que es lo más importante.

#### — Víctor decía hace unos días que quería un Zaragoza donde fuera difícil jugar. ¿Es así ya con respecto a la temporada pasada?

— Creo que en la pasada Liga ya hubo muchas circunstancias en lesiones sobre todo y sanciones y no es que fuera más fácil, pero sí que



Toni Moya posa en la Ciudad Deportiva al final del entrenamiento de ayer.

teníamos menos efectivos. Ahora al tener tantos jugadores a gran nivel la competencia es máxima.

#### — A Keidi Bare ya lo conocía usted. Coincidieron en el filial del Atlético, ¿qué le parece como jugador?

— Es un gran futbolista y el otro día en Cádiz ya se vieron muchas de sus características, hacía falta sumar jugadores de ese nivel y es importante que lleguen porque beneficia al grupo. Además del fútbol que puede dar, la energía y el espíritu que transmite se notan mucho y redundan en beneficio del colectivo.

#### Usted ha sido uno de los pocos que han tenido la continuidad garantizada este verano. Se habrá sentido como un superviviente.

— No, no, lo he vivido con normalidad. Llegué a la pretemporada lo mejor posible, para trabajar duro para ponerme a tono y sin mirar

#### **El mercado**

#### Manu Vallejo, al Racing de Ferrol

Manu Vallejo ya tiene equipo para esta temporada. El Racing de Ferrol anunció ayer el fichaje del punta, que tuvo una mala temporada en el Zaragoza el año pasado. Además, Sergio Gil firmó por la SD Logroñés, que milita en Segunda RFEF. Y James Igbekeme hace las maletas con destino a Polonia y ficha por el Wisla Cracovia tras pasar por la Ponferradina.

demasiado al resto, porque se mueven muchas cosas de quién viene o quién se va. Lo importante es que hemos trabajado muy bien, tanto los que ya han salido como los que saben que deben irse y los que han venido han creado un ambiente muy bueno, hemos ido todos en bloque y la adaptación ha sido buena, estoy convencido de ello.

#### — Nueve fichajes ya, hasta seis más que pueden llegar... ¿Cree que era necesario tanto cambio?

— Lo que está claro es que en la temporada pasada no se dio el objetivo que se quería, sino que se peleó por algo que nadie pensaba y la temporada fue muy mala. Hemos intentado cambiar esa inercia en pretemporada para darle la vuelta y empezar de cero.

#### Esa revolución también ha supuesto muchas salidas y las que

#### faltan por darse, lo que puede generar algún episodio como el de Cádiz con Jair o que lleguen despidos. ¿Cómo ha palpado todo eso?

— Yo es que el ambiente en el grupo lo he notado muy bien desde que empezamos la pretemporada. Aun sabiendo las situaciones de muchos jugadores y de sus salidas, creo que todos han sido muy profesionales y han dado el máximo. En ese aspecto no hay nada que reprochar en absoluto a nadie.

#### — ¿Entiende que Jair adujera en Cádiz no verse preparado para jugar de inicio?

— Jair me parece un gran central, un gran compañero y no soy yo el que decide, sino que lo hacen los de arriba. Cada futbolista vive una situación de diferente manera, decidió hacerlo así y es respetable.

#### — Fernando López dijo que había que luchar por el ascenso y Víctor aseguró que ahora están muy lejos de esa pelea. ¿Su visión cuál es?

— Ahora mismo no lo sabemos si estamos para subir o no, el objetivo común es quedar lo más arriba posible, pero teniendo los pies en el suelo y con paciencia porque queda mucho por recorrer.

#### — No me ha contestado. ¿El objetivo es el ascenso?

— Sí, por supuesto. El objetivo del Zaragoza tiene que ser el máximo y ese es el ascenso, eso está claro. En Segunda un equipo como este no está para seguir ahí año tras año, pero esa meta solo se logrará cuando se mire cada partido y cada paso, sin despistarse con lo lejano.

#### — Y en el paso actual, el del 21 de agosto, ¿ve el Zaragoza más preparado para subir que el año pasado en esta fecha?

— Pues no sabría decirle si somos mejor o peor equipo que hace justo un año. Eso solo lo dirán los resultados a final de temporada. Lo sucedido hace un año nos tiene que serel Periódico de Aragón Miércoles, 21 de agosto de 2024

Deportes 35

vir de lección, para aprender del pasado, aunque tampoco hay que estar demasiado pendientes, sino que tenemos que resetear y vivir el presente, pensar en cada partido que tenemos y en ir creciendo. Esa victoria en Cádiz fue un gran comienzo, porque ganas 0-4 en el campo de un recién descendido y es una alegría inmensa, pero la idea es de tranquilidad porque no deja de ser solo un encuentro, no hemos hecho nada, queda un mundo.

#### — Víctor en la temporada pasada fue un buen paraguas para calmar la situación de crisis y lograr la permanencia, ahora el reto es otro. ¿Cómo lo ve a él?

— Es un entrenador histórico en el fútbol y en el club y su figura ante la afición así lo merece por lo mucho que ha logrado. Creo que está trabajando muy bien, que sabe lo que tiene que hacer y hablar con cada jugador y lo que lleva entre manos.

#### La temporada pasada manifestó sobre todo al principio que



#### «Acabo contrato en junio, pero tengo una opción de renovación por partidos jugados»

#### estaba lejos de su mejor versión. ¿Qué porcentaje se ha visto de Toni Moya hasta ahora?

— También dije que por mucho que estuviera más o menos acertado o mejor o peor siempre se puede mejorar y soy ambicioso y quiero dar más. Muchas veces también dependes del equipo, por detalles que en función del resultado no se ven igual.

#### Acaba contrato en junio.

— Bueno hay una opción de renovación por un año más, por rendimiento, por partidos jugados en esta temporada, aunque a día de hoy acabo en esa fecha. No sabernos qué pasará, sí me gustaría seguir, pese a que el año pasado fue complicado. Estoy muy a gusto aquí, muy feliz.

#### — Y ya si pudiera celebrar un ascenso, como hizo en el Alavés... ¿Se visualiza en ese momento en el Zaragoza?

 Claro, por eso también decidí venir al Zaragoza. Si no pensara en ese retorno a Primera no habría venido aquí.

#### Mirador

Femenías va a estar fuera varios partidos. Poussin tendrá una oportunidad inesperada tras sus pifias de la Liga pasada

### La redención de Poussin o su punto final



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

La vida da muchas vueltas y el fútbol, la cosa más importante de lo menos importante de la vida, también. Hace más de un año, cuando estaba preparando su primer proyecto real, Juan Carlos Cordero puso sus ojos en Rubén Yáñez para apuntalar la portería junto a Cristian Álvarez, que ya por entonces tenía una edad y su cuerpo había emitido algunas señales. Dani Rebollo iba a quedar como el tercero en discordia.

Al director deportivo le faltó poco para que la jugada le saliera bien. Sin embargo, la negociación se rompió y Rubén Yáñez prefirió la oferta del Sporting, donde aparentemente iba a tener la titularidad más a mano. Su temporada fue fantástica. En su lugar, Cordero optó por un perfil totalmente distinto: un francés, exintemacional sub-21, más joven (24 años) y sin experiencia en España.

Así fue como aterrizó en la ciudad Gaetan Poussin, que a su llegada asumió su rol de meritorio por detrás de Cristian Álvarez sin disimulo. No hubo ningún problema hasta que el arquero argentino faltó y el galo tuvo que ponerse bajo los palos. Fue precisamente en Gijón, donde aquella pifia de Poussin condenó para siempre al Real Zaragoza a un sufrimiento del que ya no se recuperó más. Luego erró también en la Copa y, con ese fallo, se llevó por delante a Fran Escribá.

Aquellas equivocaciones clamorosas hundieron al equipo y al propio Poussin, que desapareció del mapa y quedó marcado con una enorme mancha que no pudo limpiar en toda la Liga. Cuando llegó, Víctor Fernández nunca lo usó. Este verano, la SAD decidió que había que darle salida y prescindir de sus servicios.

Han ido pasando las semanas y,

ante la negativa del Elche a dejar marchar a Edgar Badía, al que el club quería de vuelta, la situación de Gaetan ha ido cambiando lentamente hasta que en Cádiz, en el estreno liguero, sin comerlo ni beberlo, volvió a verse sobre el césped defendiendo la portería del Real Zaragoza por una inoportuna lesión de Femenías.

En los 41 minutos que estuvo en el campo, Poussin realizó una buena parada a un chut raso que se colaba abajo cerca del palo y no cometió ningún error importante, aunque en otro disparo del Cádiz protagonizó un blocaje defectuoso que, eso sí, resolvió en dos tiempos. Al acabar el encuentro, con el feliz 0-4 en el bolsillo, Víctor Fernández felicitó a su guardameta de manera particular y en público.

La lesión de Fernenías va a dejarle fuera entre tres y cuatro semanas. Con Cristian todavía sin haber aparecido, ni siquiera viajó a Cádiz, lo normal sería que Poussin parta bajos palos en el once inicial en Cartagena y, quizá, en Miranda. Ambos partidos serán fuera de casa, una buena noticia para que el francés continúe sanando sus heridas, las emocionales y psicológicas más que las deportivas. El apoyo del resto de la plantilla hacia su compañero es absoluto.

Aun así tendrá que realizar un importante ejercicio de fortaleza mental y mostrar personalidad en un momento de máximo estrés de su carrera. Poussin llegó a Zaragoza por una de aquellas carambolas del fútbol y este verano sigue aquí por cosas del azar. La vida ha dado muchas vueltas a su alrededor en solo un año. Ahora tiene una oportunidad inesperada de redención y de ganarse el perdón parando balones. De redimirse o de escribir su punto final.

#### Una historia de éxito



Eliezer Mayenda sujeta una bandera del Sunderland.

Eliezer Mayenda, de 19 años, se crió en las categorías inferiores del Ebro. Luego emigró con su familia a Francia. Este pasado fin de semana firmó un doblete con el Sunderland inglés, su actual club

## Del Ebro a goleador en la Championship

JORGE BUENO Zaragoza

Después de un verano con protagonismo para la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos, las Ligas nacionales han vuelto ya a la acción. En España arrancaron este pasado fin de semana, mientras que otras, como la inglesa, lo hicieron una semana antes. La jornada de la Championship, categoría por debajo de la Premier League, dejó un protagonista desconocido por muchos pero con raíces en Aragón. Su nombre es Eliezer Mayenda y milita en el Sunderland inglés.

Nacido en Zaragoza en 2005, Mayenda fue la sensación de este fin de semana en la Championship. El delantero centro, que jugó en las categorías inferiores del CD Ebro, consiguió ver puerta por partida doble en la victoria del Sunderland contra el Sheffield Wednesday por 4-0. Su gran partido le sirvió para llevarse el trofeo de Player of the Match.

El primero de los goles llegó en el minuto 15 con un fuerte disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra izquierda del meta visitante. El jugador nacido en Zaragoza no se conformó y fue a por más. En la segunda parte, remató a placer un centro desde la banda para sellar una goleada que le permite a su equipo dormir en puesto de ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés. Por destacar un dato curioso sobre el equipo donde milita, el za-

ragozano comparte vestuario con Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid.

Mayenda se empezó a familiarizar con el balón en las categorías inferiores del Ebro, aunque su paso por el club de La Almozara fue efímero y fugaz. El joven tuvo que emigrar de pequeño junto a su familia a París, una circunstancia que le privó de seguir dando sus primeros toques en este club zaragozano.

Los amantes del fútbol base en Aragón lo recuerdan como un goleador nato. Eliezer solo pudo jugar hasta alevines, pero, a pesar de su corta edad, su relación con el gol era idílica. Tras poner rumbo a Francia, Mayenda continuó su carrera en las categorías inferiores del Sochaux, donde fue creciendo hasta debutar con el primer equipo en un partido de la Copa de Francia contra el Nantes. Dos años en el primer equipo de este club francés le sirvieron para dar un paso más y cambiar de equipo. El Sunderland decidió apostar por su fichaje y firmar al joven jugador el pasado verano.

Nada más llegar al conjunto inglés, la dirección deportiva decidió cederle la temporada pasada al Hibernian escocés. La aventura duró un año y, tras la cesión, Mayenda ya figura como jugador de la primera plantilla de los Black Cats. Antes de poner rumbo a tierras inglesas, en 2022, el zaragozano fue convocado con la selección sub-17 de España para disputar el l Torneo Internacional del Algarve. ■

36 Deportes el Periódico de Aragón

#### Primera Nacional de balonmano

Miguel Ángel Gracia



La plantilla del Zaragoza Balonmano Contazara posa en el primer día de entrenamiento en el pabellón Siglo XXI.

El Zaragoza Balonmano Contazara comenzó el lunes la pretemporada para preparar el inicio de la Liga el 22 de septiembre en Primera Nacional tras un verano en el que se han despedido de la colaboración con Casademont después de dos años. Pese a todo, el presidente de la entidad, Pablo Hernández, afirma que los objetivos del club no han cambiado y que siguen ansiando lograr el ascenso a División de Honor: «El objetivo principal de esta temporada es clasificarnos para la fase de ascenso y si lo logramos, pues ascender a la División de Honor plata. Queremos ir paso a paso, ya que el año pasado nos quedamos a un solo gol de meternos en la fase de ascenso», relata.

Además, Pablo añade que la temporada pasada se produjo una concatenación de circunstancias que hicieron que no se lograse el objetivo de pelear el ascenso. «La pasada temporada fue un cúmulo de circunstancias, de mala suerte, a veces el no anotar un gol. Además, el club Amenabar Zarautz que descendió y nos tocó en nuestro grupo y acabó ascendiendo. Creo que este año va a ser el bueno y vamos a lograr nuestros objetivos», cuenta.

Tanto la plantilla como el cuerpo técnico han sufrido cambios durante estos meses, pero el núcleo del año pasado se mantiene y se espera que el nivel aumente con los nuevos fichajes. «La base del equipo se mantiene, tanto en la parte técnica como en los jugadores, hemos reforzado la zona defensiva, el pivotey, sobre todo, la zona del extremo izquierdo. El equipo se ha confeccionado bien, se han compensado todas las posiciones y se ha dado un salto de calidad con respecto a lo que teníamos el año pasado», comenta Hernández.

Estos meses han sido intensos al

HUGO FRANCO Zaragoza

haberse desvinculado de Casademont y lo que esto podría haber conllevado para la economía del club. «Se decidió por ambas partes no continuar con la vinculación y hemos vuelto a lo que éramos antes», dice.

Contazara ha aumentado su inversión en el club y se han sumado más colaboraciones para que la entidad no tuviese problemas de li-

Pablo: «Se decidió por ambas partes no continuar y hemos vuelto a lo que éramos antes» quidez. «Los patrocinadores que ya estaban como los nuevos han hecho un plus de esfuerzo y por ello la economía del club no se ha resentido. La gestión y la estructura interna de la entidad no se van a resentir y va a ser la correcta y adecuada», afirma Pablo. El Contazara ha vuelto a los orígenes al recuperar los colores azul y blanco en la camiseta y este año estrenan un nuevo escudo. «Los colores del club, el blanco y el azul, han vuelto al origen de cuando el proyecto se formó y en ese aspecto no ha habido que comerse mucho la cabeza. Pero en el escudo se han barajado muchas opciones, lo que estaba claro es que el león tenía que estar por la ciudad. Nos hemos decantado por algo más moderno y me parece un escudo precioso», explica.

El 9 de agosto presentaron su campaña de abonados y esperan que este año haya más gargantas rugiendo con el equipo. «En los abonos queremos superar lo de los últimos años, esta pasada campaña rondábamos los ochocientos espectadores en los partidos de mayor entidad del rival y queremos intentar que toda esa gente que venía pues sean socios», añade.

Una de las novedades de este año es la colaboración con Atades, en la que 5 euros de cada abono irán destinados a la asociación aragonesa. «El acuerdo con Atades me parece una gran oportunidad, porque las camisetas van a llevar dibujos realizados por personas que están dentro de la fundación y los precios en los abonos se mantienen respecto al año pasado, pero 5 euros de cada abono irán destinados a Atades. Ambas partes ganamos porque ellos reciben un pequeño apoyo económico y nosotros conseguimos que nos ayuden con esos diseños de las camisetas», reafirma.

#### El Bada presenta sus nuevas equipaciones

El Bada Huesca presentó las equipaciones de Hummel en Ansó. La roja está basada en el traje de saigüelo colorado de niña y la mostraron Miguel Malo y Aisha Cuenca, acompañando a Lucía Falces. La segunda, verde, negra y blanca, se inspira en en el traje de vasquiña. La lucieron Adriá Pérez y Jara Cuenca.



Los jugadores posan con las nuevas equipaciones en Ansó.

#### Arancha Tejero, bronce en el Mundial máster

Arancha Tejero logró el bronce ayer lunes en el Campeonato del Mundo máster de Göteborg, en Suecia, en la prueba de 8 kilómetros Cross Country con un tiempo final de 31.53. Además, el pasado domingo compitió en la prueba de 10k en la que obtuvo la cuarta posición con un tiempo de 38.15.

#### Sinner, absuelto tras dar positivo por dopaje

Jannick Sinner dio en abril positivo en un control antidopaje en Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente ayer al tratarse de un error del fisioterapeuta del jugador, que usó un producto con clostebol, sustancia prohibida. Sinner es el actual número 1 del mundo. el Periódico de Aragón Miercoles, 21 de agosto de 2024

Deportes 37

#### LA VUELTA A ESPAÑA

## Roglic anuncia que esta de Vuelta y se viste de rojo

El esloveno gana en el Pico Villuercas, primera llegada en alto, donde descubre que Mas, Landa y Almeida se presentan como sus más duros rivales en la general

SERGI LÓPEZ-EGEA Guadalupe (Enviado especial)

Primoz Roglic es el ciclista de la sonrisa eterna, el que quiere vivir la Vuelta día a día y también el que no esconde las cartas, pone a su equipo a trabajar, sin que ahorren nada de energía, para que suden más que el resto de los contrincantes en un martes que pasó por la comarca extremeña de la Vera, donde el termómetro alcanzó los 40 grados, antes de enfrentarse al cemento del pico Villuercas.

Ya es líder de la Vuelta porque Wout van Aert se desentendió del jersey rojo. Ya va primero porque su equipo, que se llama Red Bull desde el Tour, puso la carne de la carrera en el asador de la carretera con el pimentón de la zona, por supuesto picante. Buscó las cosquillas sin importarle que todos vieran que cuando ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel están activos, a él difícilmente nadie lo frena, a pesar de que vio a uno de los mejores Enric Mas en la Vuelta, con un Mikel Landa que no traicionó las palabras pronunciadas en Lisboa, de donde partió la prueba, al asegurar que él estaba aquí para luchar por la victoria.

Roglic movió la Vuelta y como si fueran fichas de dominó algunos de los rivales fueron cayendo al mostrar que no andan muy finos para comenzar a ceder un tiempo que será muy complicado recuperar. Ganó la etapa en un extraño esprint con el belga Lennert van Eetvet, que levantó un brazo cuando creía que iba a conseguir un triunfo que tenía lejos.



Primoz Roglic, en lo alto del podio después de ganar la etapa y colocarse líder de la general.

#### Clasificaciones

#### Cuarta etapa

| Ouai ta ctapa                           |
|-----------------------------------------|
| 1. P. Roglic (Esl/Red Bull) .4.26.49 h. |
| 2. L. Van Eetvelt (Bel/Lotto)m.t.       |
| 3. J. Almeida (Por/UAE)m.t.             |
| 4. E. Mas (Esp/Movistar)m.t.            |
|                                         |

#### Genera

| 1. P. Roglic (Esl/R. Bull)14.3 | 3.08 h.  |
|--------------------------------|----------|
| 2. J. Almeida (Por/UAE)        | a 8 s.   |
| 3. Enric Mas (Esp/Mov)         | .a 32 s. |
| 9. Mikel Landa (Esp/T-Rex)     | .a 58 s. |

Bajo la tiranía del esloveno, la Vuelta sufrió una escabechina en tres kilómetros de rampa de garaje, donde los viejos coches tendrían que poner la primera para superar el obstáculo y donde también se calaba alguna moto de la organización. Fueron tres kilómetros terribles antes de que los dos últimos a meta, subida pura y dura, casi parecieron una autopista con toda la prueba fragmentada.

Roglic fue a lo suyo, a buscar las cosquillas y a lograr precisamente

lo que consiguió: vestirse de líder, porque, aunque al final acabe ganando, sufre mucho en las rectas finales de las carreras de tres semanas. Descubrió que principalmente deberá preocuparse de tres rivales, dos españoles, Mas y Landa, y un portugués que recuerda a Abraham Olano y se llama João Almeida. No anduvo fino Carlos Rodríguez, que se descolgó en el infierno del cemento rayado donde se subía a diez por hora para perder 51 segundos en la cumbre.

#### **Baloncesto**

#### El Hestia Menorca confirma la salida de Jaime Fernández

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Hestia Menorca hizo oficial ayer la marcha de Jaime Fernández a través de un comunicado oficial. El jugador zaragozano se acogió al artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985 y de manera unilateral dejó de formar parte de la disciplina menorquina.

El comunicado rezaba: «El club, que actualmente trabaja para mitigar esta inesperada situación, ejercitará todas las acciones que correspondan en defensa de sus intereses». Además, añadía que al ala-pívot aún le quedaba un año de contrato con la entidad balear.

El artículo 16.1 suscribe que «en el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, estos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas».

Tras la publicación del comunicado, se espera que en los próximos días Jaime Fernández firme por el Casademont Zaragoza para suplir la baja de Arnau Parrado, que no llegó a superar el reconocimiento médico tras llegar a la ciudad.

Esta será la tercera vez que el aragonés vista la camiseta del club zaragozano tras hacerlo en las temporadas 17-18, cuando debutó de manera profesional, y en la 20-21. Las últimas tres campañas las ha disputado en LEB Oro con el Levitec Huesca, Club Baloncesto Almansa y Real Valladolid. ■





#### Las series

#### Un policía diferente

Sexta temporada de esta entretenida serie que sigue las aventuras del policía Charlie Hudson (John Reardon) y su fiel compañero canino, un pastor alemán llamado Rex (Diesel vom Burgimwald, descendiente directo del perro protagonista de la serie de los noventa). Esta temporada promete más misterios y casos intrigantes que ponen a prueba el ingenio y la capacidad de este particular dúo. Las investigaciones irán desde la desaparición de turistas en un barco de avistamiento de ballenas, pasando por la investigación de una serie de robos que revela un trágico vínculo familiar, hasta la colaboración con una podcaster ciega para resolver el asesinato de un juez.



#### ,

Accidente

#### Lidiando con las consecuencias de una terrible tragedia

México, 2024 Drama Este intenso drama, dirigido por Leonardo Padrón, cuenta con la participación de la actriz española Netflix Macarena García. Nos presenta la terrible his-45 min. toria de cuatro familias que sufren una tra-(T1. 10 cap.) gedia que destruirá sus vidas para siempre. Todo comienza en una fiesta de cumpleaños que termina en desastre, desintegrando las relaciones y emociones de una comunidad adinerada de México. Tres niños mueren y otra niña desaparece cuando un parque infantil mal instalado sale volando. A medida que los personajes lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, deben encontrar la manera de superar las pérdidas irreparables e intentar pasar página.

#### Serie inspirada en el robo del siglo en Chile

Inspirada en el famoso robo del siglo que tuvo lugar en Chile en 2014. La vida de un joven y humilde patinador llamado Kevin Tapia da un giro inesperado cuando se enamora de Génesis, una joven de alta posición social. Decidido a lograr su amor, prepara un plan muy arriesgado para robar a los Carniceros, una peligrosa banda de mafiosos. La estafa que realizará, y el robo de un botín millonario, lo convertirá en el fugitivo más buscado del país. Desafiando las normas y enfrentándose a una intensa persecución, su historia de amor se entrelaza con peligros extremos mientras Génesis y Kevin buscan una vida mejor. La pasión y el riesgo los llevarán hasta Roma.



#### La voz ausente

#### Un psicólogo en busca de la verdad

Argentina, 2024
Thriller. Drama
Disney+
30 min.
(T1. 7 cap.)

Esta serie
de Gabrise psic
psic
ña)
que
tica
su
llev
ven
una
aseso
frenta
inespera

Esta serie argentina, basada en la novela homónima de Gabriel Rolón, combina elementos de suspense psicológico y drama policial. El renombrado psicoanalista Pablo Rouviot (Benjamín Vicuña), se sumerge en una investigación en la que deberá aplicar sus herramientas analíticas para esclarecer el presunto suicidio de su hermano. Impulsado por una duda que lo lleva al límite de lo irracional, Rouviot convence a Cecilia Bermúdez (Gimena Accardi), una inexperta policía, para que lo acepte como asesor del caso. Para resolverlo, ambos se enfrentan a oscuros secretos familiares y peligros inesperados. Tendrán que enfrentarse a un enemigo oscuro, inteligente y peligroso.

#### Novedad

Queda por confirmar el título del nuevo espacio, que competirá con 'El hormiguero'.

## El programa de **David Broncano** llega a TVE1 el 9 de septiembre

CARLOS MERENCIANO Zaragoza

David Broncano ya tiene fecha definitiva para su aterrizaje en TVE. El humorista, que es la apuesta más importante de la cadena pública para la próxima temporada, estrenará su nuevo espacio de entretenimiento en el access prime time de La 1 el próximo 9 de septiembre, según ha conocido en exclusiva Yotele, la plataforma de televisión de Prensa Ibérica.

Se enfrentará a El hormiguero en Antena 3, líder incuestionable de la franja desde hace 18 temporadas, cuya vuelta se espera a la par que la de Broncano. También tendrá que competir con Carlos Latre, que se adelanta a todos y llegará a Telecinco con Babylon Show el próximo lunes 26 de agosto, con una propuesta que incluye invitados en plató, secciones con la participación de colaboradores y mesas de análisis

de la actualidad en clave de humor.

Aunque durante este verano apenas se han sabido detalles del nuevo proyecto de David Broncano, el presentador ha trabajado de manera intensa en su confección, que será una evolución del que ha liderado en Movistar Plus+, pero con los matices suficientes para que se pueda adaptar al contexto de la televisión pública. Tras un primer anuncio aprovechando la celebración de la Eurocopa, ayer lunes la corporación lanzó una divertida promoción con Jorge Ponce en el plató de El tiempo.

Una de las cuestiones más importantes que quedan por confirmar se es el nombre con el que se bautizará al nuevo programa de David Broncano. Su productora, Encofrados Enconfrasa, registró la marca La resiliencia. Sin embargo, los trámites para poder contar con esta denominación todavía no han concluido, aunque se espera que todo quede cerrado en los próximos días.

#### Las películas recomendadas

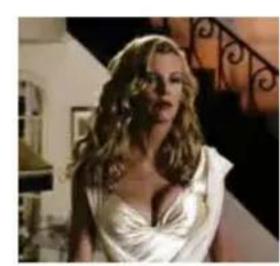

La película explora el lado oscuro del glamour de Hollywood.

#### L.A. Confidential 22.00 horas. | PARAMOUNT

De Curtis Hanson. Con Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger, Danny DeVito, David Strathairn. EEUU, 1997. Policiaca, 137 minutos

►En la sede de la policía de Los Ángeles, durante los años 50, tres agentes se ven envueltos en una intriga criminal que destapa los trapos sucios del departamento.

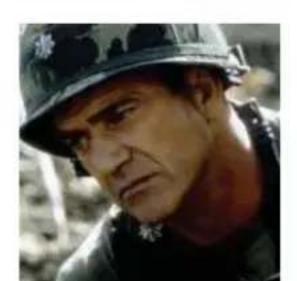

La cinta narra la brutal Batalla del río Drang.

#### Cuando éramos soldados 22.00 horas. | BE MAD

De Randall Wallace. Con Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein, Keri Russell, Barry Pepper, Jsu Garcia, Marc Blucas, Ryan Hurst, Jon Hamm, Don Duong. EEUU, 2002. Acción, 138 minutos

►El domingo 14 de noviembre de 1965, a las 10.48 horas de la mañana, el teniente coronel Hal Moore y sus jóvenes soldados tomaron tierra en el valle del río Drang, una región de Vietnam conocida como el valle de la muerte.

#### La 1

06.00 Noticias 24 horas.

08.50 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano.

**15.00** Telediario 1.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador.

Can Rodrigo Vázquez.

20.30 Agui la Tierra.

21.00 Telediario 2.

21.55 4 estrellas.

Corto y cambio. Ibáñez ha sacado a Javier del caso del accidente para que deje de investigar. Mientras tanto, Jon ve su futuro cada vez más negro. Paralelamente, Marta y Jorge se replantean el rumbo de su relación.

22.45 Cicatriz. 00.40 Cine.

Vivir de noche. 02.35 Noticias 24 horas.

#### La 2

09.25 Seguridad vital 5.0.

09.55 Escala humana.

10.25 Argueomanía.

10.55 Documenta2. 11.45 La 2 express.

12.00 Las rutas D'Ambrosio.

13.00 Mañanas de cine. La ley del forastero.

14.25 Ramón y Cajal. Historia de

una voluntad. 15.20 Saber y ganar.

16.05 Vuelta Ciclista a España.

18.00 Documenta2.

El futuro de la mente. 18.55 El Paraíso de las Señoras.

20.10 La 2 express.

20.30 Diario de un nómada. Ruta España.

Almeria y Talavera. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua.

22.00 Documaster. 78/52. La escena que cambió el cine.

23.25 En portada. Delta: el lejano Este.

00.10 Los constructores de la Alhambra.

02.00 Festivales de verano.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano.

Con Pepa Romero.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0.

22.45 Cine.

Los Japón. 00.50 Cine.

No controles.

02.30 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 :Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros. 10.15 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

Con Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo, Alex Blanquer v José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates

22.50 Viajeros Cuatro. Ocho apellidos y Murcia.

01.35 Callejeros viajeros. Playas de Croacia.

02.05 ElDesmarque madrugada. 02.40 The Game Show.

Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

> 22.00 PARAMOUNT 'L.A. Confidential'

En la sede de la policia

de Los Angeles, durante los

años 50, tres agentes se ven

envueltos en una intriga

criminal que destapa

los trapos sucios del

departamento.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

07.00 Informativos Telecinco.

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. 15.35 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázguez.

17.30 TardeAR

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco.

21.40 ElDesmarque Telecinco.

21.50 El tiempo.

22.00 :Alla tú! Con Jesús Vázquez.

22.50 Una vida perfecta. Tras anunciar su compromiso con Mesut. Melisa comienza los preparativos de una boda que no ha dejado de lado su interés por reconquistar a Onur, a quién ha pedido que se

02.05 Casino Gran Madrid Online Show.

02.30 [Toma salami!

divorcie.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.45 Ventaprime.

09.00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 12 edición.

15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde.

Con Marina Valdés y Maria Lamela.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21.00 Especial La Sexta noticias.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21.30 El intermedio Summertime. Con Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. Trash: Ladrones de espe-

22.45

Antena 3

'Los Japon'

En 1614, una expedición

japonesa encabezada por

el nieto del emperador des-

embarcó en Coria del Río.

El heredero al trono se

enamoró de una bella

ranza. 00.30 Cine.

La esposa perfecta.

02.30 Pokerstars.

03.10 Play Uzu Nights.



22.45 TVE-1 'Cicatriz' Desde el mismo instante en el que la tragedia sacudió su vida siendo todavia una niña, el objetivo de

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: Stoyan. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.15 Embrujadas: Alguien que me proteja. 13.10 Colombo: El último adiós al Comodoro. 15.10 Los misterios de Murdoch. The Write Stuff. Promising Young Ladies y Murdoch Rides Easy. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. La taberna de la doncella y La mujer de paja. 22.00 Cine con estrella: L.A. Confidential. 00.50 Cine: Matar al mensajero.

02.50 Central de cómicos.

#### FDF

06.07 Love Shopping TV FDF. 06.37 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.19 ¡Toma salami! 07.48 Love Shopping TV FDF. 08.18 Los Serrano: Bienvenida al mundo Serrano. 09.31 Aida. Emissión de cuatro episodios. 13.31 La que se avecina. 22.55 Cine: Si yo fuera rico, 00.40 La que se avecina: Un referente paterno, una maldición rumana y la caza del fornicador del trastero. 02.27 The Game Show. 03.07 La que se avecina: Un onanista, un niño robado y una antorcha humana.

#### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 VeraNeox Kidz, Incluye Pokemon v Oliver y Benji. Campeones hacia el mundial. 10.20 Modern Family. Emissión de cuatro episodios. 12.05 Los Simpson. 16.00 The Big Bang Theory. 19.45 Chicago P.D. Esa es mi chica, Estamos en paz, Rodeada de problemas, La vida fluye, Cuentacuentos de nacimiento, Ya no trabajamos juntos, Disco Bob y Un error de Dios. 02.20 Jokerbet: ¡damos juego! 03.05 The

#### DMAX

Game Show.

09.20 Cazasubastas. 11.26 Aventura en pelotas. 13.11 Aventura en pelotas. 14.06 Expedición al pasado. La búsqueda del corazón del sultán y El Secreto resuelto. 15.57 La pesca del oro. 17.47 Pesca radical 18.43 Pesca radical 19.38 Chapa y pintura. Cortar, sustituir y repetir y Una tentación sobre ruedas 21.30 ¿Cómo lo hacen? Pintura, zuecos y pasteles y Campanas y limpieza de huracanes. 22.30 Expediciones secretas nazis. 00,24 II Guerra Mundial: Momentos clave. Emissión de dos episodios.

#### Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández. 07.30 El campo es nuestro.

08.00 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez. 10.00 La pera limonera.

Con Daniel Yranzo. 11.00 Agui y ahora.

15.50 Cine.

13.10 Atrápame si puedes. 14.00 Aragón noticias 1. 15.10 El campo es nuestro.

Veracruz. 17.30 Crimenes perfectos.

Contra viento y marea. 18.25 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez.

20.30 Aragón noticias 2.

21.45 Cine. El pastel de boda. Bérengère y Vincent se casan según dicta la tradición burguesa. Siguiendo la costumbre, las familias y los amigos se encuentran en el campo en un bonito

23.20 La mirilla. Con Carmen GiL 00.55 lber, pasión indómita. 01.20 Aquí y ahora.

dia de primavera.









#### Clan TV

13.01 Los superminihéroes, 13.09 Los Pitufos. 13.21 The Inbestigators. 13.50 Slugterra. 14.11 Héroes. a medias. 14.22 Bob Esponja. 15.29 Una casa de locos. 16.33 Los Casagrande. 17.37 Agus y Lui, churros y crafts. 17.52 Aprendemos en Clan: el reto. 18.13 Los Pitufos. 18.48 Polinopolis. 19.20 Tara Duncan. 19.44 Pat, el perro. 19.59 Los superminihéroes. 20.45 Una casa de locos. 21.49 Los Casagrande. 22.32 Los misterios de Laura. 23.56 Cuéntame cómo pasó. 02.33 Servir y proteger.

#### **Disney Channel**

11.05 Kiff, 11.55 Hamster & Gretel. 12.45 Hailey, ja por todas! 13.35 Bluey. 14.30 Los Green en la gran ciudad. 15.45 Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties. 19.50 Rainbow High Shorts. 19.55 Bluey. 20.50 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad.

#### Boing

13.12 Doraemon, el gato cósmico. 14.56 Teen Titans Go. 16.12 Looney Tunes Cartoons. 17.00 El mundo de Craig. 17.50 Los cortos de Gumball. 18.43 Looney Tunes Cartoons. 19.12 Horizontes Pokémon. 19.37 Lego Dreamzzz: la noche de la bruja lamás. 19.59 Looney Tunes Cartoons. 20.24 Teen Titans Go. 21.17 Doraemon, el gato cósmico. 22.42 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.05 Game Shakers. 23.31 Los Thunderman. 23.56 Dragon Ball Super. 00.20 Pokémon: sol y luna.

#### Nickelodeon

09.59 Bob Esponja. 12.29 Monster High. 12.51 Piedra, papel, tijera. 13.15 Los Casagrande. 14.01 Una casa de locos. 15.24 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Bob Esponja. 17.39 Una casa de locos. 18.14 Una verdadera casa de locos. 18.38 Equipo Danger. 19.49 Los Thunderman. 20.37 Henry Danger, 21.23 Equipo Danger, 21.47 Los Thunderman. 22.37 Una casa de locos. 23.24 Bob Esponja. 00.11 |||Alvinnn!!! y las Ardillas. 00.56 Los Thunderman. 01.18 Equipo Danger. 02.01 Patricio es la estrella.

#### Las audiencias

#### 'Grand Prix' continúa lider ante 'Hermanos'

'El Grand Prix' se alzó con la victoria seguido por más de un millón de espectadores. Muy cerca le siguió 'Hermanos', que consiguió hacerse con un buen 11,2% de share.



| ESPAÑA | Miles de espectadore   |       |
|--------|------------------------|-------|
| A3     | Noticias 1             | 1.81  |
| A3     | La ruleta de la suerte | 1.319 |
| A3     | Noticias 2             | 1.25  |
| A3     | Pasapalabra            | 1.06  |
| La1    | Grand Prix             | 1.048 |

| ARAGÓN Miles de espe |                 | spectadores |
|----------------------|-----------------|-------------|
| La1                  | Grand Prix      | 73          |
| Aragón               | Noticias 1      | 70          |
| A3                   | Noticias 1      | 56          |
| A3                   | Noticias 2      | 51          |
| Aragón               | Aragón deportes | 43          |
|                      |                 |             |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA



En Aragón 13,1%

lunes, 19 de agosto

5 9,0%

12,4%

9.0%

10,6%

Prersa Diana Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diana Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

#### Ellos y ellas

#### María Satine

DJ RESIDENTE EN STEREO 18, UN LOCAL DE BARCELONA

# «Un DJ debe instruir, cautivar, al público con nuevos sonidos»



POR **EMILIO** PÉREZ DE ROZAS

Miren, yo ahora podría pegarme el pegote, a mis 72 años, de empezar este curioso perfil hablándoles de la música negra, del hip hop, del house, del uk garaje, del afrobeat, del dancehall y hasta del R&B, que se originó a partir de la música rhythm and blues tradicional.

Podría decirles que María Taltavull Freijomil (Barcelona, 1992) empezó siendo MTF, es decir, sus tres iniciales y que, luego, al darse cuenta de que su nombre no era resultón, pasó a llamarse María Satine, copiándole el apellido al personaje que Nicole Kendall hizo en Moulin Rouge.

Verán, hasta podía contarles que María Satine es una DJ que viene pegando fuerte (el sábado pincha en el Brunch Electronik Festival, en el Fòrum) y, ya metidos en nombres que ni me sue-

nan, les contaría que María ha paseado sus tracks, su mesa de mezcla, en todo tipo de festivales, eventos, hasta bodas, sí, sí, bodas («pagaban muy bien y aprendí un montón») y, por descontado, en cabinas como Bes Terraza, Pacha, Sidecar, Boca Chica, Razzmatazz, icómo no!, y, ahora, es DJ permanente en Stereo 18, en el paseo del Born, 18, en Ciutat Vella (Barcelona).

Repito, podría llenar estos 4.190 caracteres hablándoles de todo eso, pero María se merece mucho más. Y, como lo está consiguiendo, deberíamos contar que lleva metida en esto de la música toda su vida y que empezó a tocar varios instrumentos, entre ellos la batería y hasta tener su propio grupo, de niña, de muy niña.

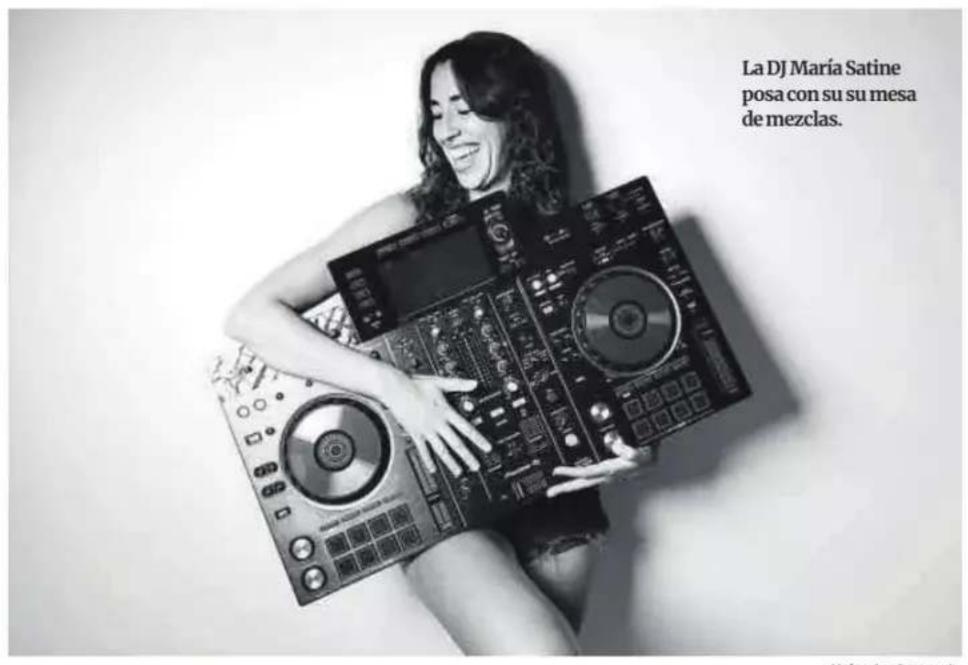

Alejandro Ceresuela

La verdad es que la casa de los Taltavull Freijomil debía ser curiosa, pues cuando no había un concierto de batería de María, había un tipo, su hermano Ignasi, sí, el famoso Ignasi Taltavull, el del podcast La Ruina, paseándose por los pasillos memorizando monólogos.

#### Productora musical titulada

María tiene varios cursos de solfeo. Y hasta título de DJ y productora musical profesional. Cuando empezó las clases de DJ, era tan buena, que el profesor se sacó de encima a los otros alumnos, que no prestaban demasiada atención, y se quedó solo con ella. Fueron casi, casi, clases particulares.

Cuando ya se hizo con los mandos de su

profesión, cuando sus dedos volaban sobre la mesa de mezclas, empezaron a contratarla, primero en coctelerías, terrazas de bares y hoteles, pero la música que le pedían (que le exigían) no le gustaba. Servía para ganarse la vida, pero no había llegado hasta allí para ofrecer ese repertorio.

Así que empezó a investigar, pasándose horas y horas buscando música, sintonías, sonidos especiales, hasta que creó su propio estilo. Nadie ha buceado tanto en Spotify, Soundcloud y Bandcamp como María Satine para escuchar, descargarse y comprar música e inspirarse. «Este es un mundo muy especial, es muy competitivo, bueno, como todos, y lo primero que tienes que conseguir es hacerte un nombre y, sobre \* abandonaba la sala. ■

todo, que la gente conozca tu estilo, la música que te gusta, las mezclas y sesiones que creas. Te llaman por las dos cosas, por el nombre y por tu música que ofreces», me cuenta María Satine, que reconoce que, allí donde va, pone la música que le gusta a ella y funciona.

«Podría ir a lo fácil, pues todos los DJ sabemos las piezas comerciales que le gusta a la gente, pero yo creo que los DJ tenemos la obligación de que nuestro público conozca y descubra otros sonidos ¿no? Un DJ debe cautivar e instruir a su público con nuevos sonidos», señala María sin criticar a Shakira ni a Raffaella Carrà, cuyas canciones, a veces, le pide la gente.

Cuando pincha, María Satine está muy, muy, pendiente de la sala, de su audiencia. «La experiencia me

ha enseñado que tener psicología de pista te ayuda mucho a saber qué funciona y qué no funciona. Tú puedes acabar muy contenta de la sesión porque crees que te ha salido redonda, pero lo que realmente te llena, es ver que el público ha disfrutado con lo que le has ofrecido».

María está tan pendiente del público que un día, viendo que un pesado no paraba de atosigar a una chica en la pista, nada grave, pero sí impertinente, inadecuado, paró la música, cogió el micro y le dijo, muy educadamente, al chico: «¡Eh, tú, que te ha dicho que no! ¿¡Quieres dejarla!?» El muchacho se quedó de piedra y María invitó a la chica a su cabina, mientras el joven



Ya tenemos canal de WhatsApp



Encuentra cada día las noticias y temas de mayor actualidad de nuestro medio digital accediendo desde tu móvil

ESCANEA ESTE CÓDIGO



Y UNETE A **NUESTRO CANAL** 



